#### Buscan una salida negociada a la crisis política

Corina Machado sale al cruce del plan de Lula y Petro de hacer otra elección en Venezuela \_\_ 1.22



W.CRONISTA.COM

#### Nuevo modelo Renault revive proyecto de inversión para su planta de Córdoba \_\_\_\_\_P.18

# El Cronista

VIERNES

16 DE AGOSTO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.694 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

AUMENTÓ LA CAPACIDAD OCIOSA EN EL SECTOR FABRIL

BUENOS AIRES . ARGENTINA

## La industria teme quedar afuera del efecto RIGI y espera que los beneficios ayuden a frenar la caída

La norma obliga a los grandes inversores a contratar 20% de proveedores locales. La UIA reclama que sean fabricantes de bienes hechos en el país

Las principales cámaras empresariales aguardan con expectativa la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La letra chica, que se conocerá en las próximas horas, podría implicar una ampliación de los beneficios conocidos (a partir de la habilitación indirecta de nuevos sectores o menores montos de inversión mínima). Pero también hay un riesgo que preocupa a los industriales. La obligación de que se contrate 20% de proveedores locales quedó como un requisito difuso en la norma que votó el Congreso. Por eso esperan que el decreto especifique que las compañías que entren al régimen deban comprar equipos fabricados por firmas nacionales. De esta manera, buscan evitar que el beneficio se complete con el desembolso aplicado a obras civiles o con adquisiciones a empresas radicadas en el país pero que comercializan productos importados. \_\_\_P.6



Se profundizó en junio el declive del consumo: la baja llegó a 16% y opera como tope a los precios\_\_R.5

DOOM EDITORIAL

Levantar el cepo, una condición que excede al deseo de los econochantas

Ariel Cohen

Editor de Finanzas

\_\_p. 2\_\_\_

• OPINIÓN

Falta despegar en el comercio internacional de servicios

Marcelo Elizondo

Pte. del Comité Argentino
de la ICC \_\_p. 3\_\_

FINANCIAL TIMES

Trump busca votos con la promesa de un boom económico

Alan Rogers



EL RIESGO PAÍS PERFORÓ LOS 1500 PUNTOS

## Con el dólar planchado y una inflación que apunta a menos de 4%, los títulos en pesos ganan mercado

Tasa efectiva de 3,95% multiplica el interés por las Lecap que vencen en junio de 2025

En los últimos dos meses y medio, el dólar CCL pasó de \$ 1440 hasta los \$1289. La intervención oficial sobre la brecha aportó un horizonte de relativa estabilidad cambiaria, factor que impulsó a los inversores a volcarse a estrategias de carry trade. Bajo ese contexto, las Lecap que vencen en junio próximo con tasa efectiva mínima de 3,95% captaron rápidamente la atención del mercado. Los pronósticos de una inflación menor a 3% en septiembre reforzaron el apetito inversor por los pesos. \_\_\_\_ P.14 y 16

#### **▶ LA ENTREVISTA**

**Susan Segal** Presidente y CEO del Council of the Americas



#### > EL TUIT DEL DÍA



"Crearemos una Unidad provincial especializada para la búsqueda de personas apropiadas. Milei desmanteló la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) que busca bebés nacidos en cautiverio la dictadura".

Axel Kicillof Gobernador bonaerense

#### EL NÚMERO DE HOY

6

de cada 10 niños y adolescentes viven en la pobreza en la Argentina; el 16%, en indigencia

#### DOOM EDITORIAL



Ariel Cohen acohen@cronista.com

A pesar de lo que proclama Milei, para JP Morgan, la clave para reducir el riesgo y lograr credibilidad del mercado es el levantamiento de los controles de capital.

## Levantar el cepo, una condición que excede al deseo de los econochantas

l correr de los días viene demostrando que aún es temprano para dar por concluida la estabilización de la economía. Al 4% de inflación de julio le sale al cruce la dificultad de arranque de la economía real y el atraso en la recomposición de los ingresos. La medición de la UIA con caída interanual de la industria en junio de 19,5% se complementó con la más reveladora de otro traspié: de la capacidad productiva instalada se usa apenas la mitad. Un pequeño retroceso a los niveles posdevaluación.

Hay mejor humor y voluntad de cambio en el empresariado que la realidad todavía entrega. Ayuda la destreza financiera para mantener el dólar estable -equivalente a la inflación controlada- y que los activos argentinos estén en franca recuperación. El Gobierno, naturalmente, en ejercicio de la gestión, va ajustando el curso.

Ahora, el presidente Javier Milei puso nuevos marcos de referencia para el levantamiento del cepo cambiario. Dijo en el Council of Americas que es posible que la economía crezca con cepo. Sería deseable, dado que las restricciones cambiarias, después de secar de pesos la economía, son el gran estabilizador del tipo de cambio.

La novedad indica que, para levantarlo, esperará, técnicamente, que la base monetaria iguale a la base monetaria ampliada, según declaró en el Council. La tesis prolonga prácticamente el cepo hasta después de las legislativas de 2025 (ver pág. 15). El riesgo es carecer de los suficientes dólares para poner en riesgo la inflación.

¿Podrá seguir estabilizándose la economía sin reactivación? ¿Es cierto que vendrán las inversiones y se crecerá con cepo?

El martes, JP Morgan emitió un informe de seguimiento de la gestión de Milei, en comparación con la de Mauricio Macri. "La magnitud de las mejoras después de ocho meses parece mayor bajo la actual administración. Si bien las incertidumbres respecto de la actuación del Gobierno, los próximos pasos y el éxito final persisten, lo cual deja a la mayoría de los inversores con los que hablamos todavía en al margen, la historia bajo Macri sugiere que los próximos meses podrían traer más ventajas si continúa el flujo de noticias positivas", alienta JP.

El banco señala oportunidades energéticas, "siempre que las políticas gubernamentales se mantengan en curso". Pero es definitiva su opinión de que la clave para reducir el riesgo en el futuro es el levantamiento de los controles de capital. "Lograr esto implicaría que se ha establecido una sólida credibilidad en el mercado y que se han producido nuevas mejoras en el escenario macroeconómico. También abriría la puerta a impulsores adicionales, como una posible reclasificación de MSCI a mercados emergentes". Tentador.

LA FOTO DEL DÍA

#### CRÉDITO: REUTERS

#### Sicilia, sin aviones por el Etna

El volcán Etna, situado en la isla italiana de Sicilia y considerado el más activo de Europa, entró de nuevo en erupción, lo que ha obligado a cerrar este jueves el aeropuerto de Catania. La actividad eruptiva comenzó el miércoles. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología avisó que desde ese momento comenzó una salida de lava que se detuvo en la madrugada. El humo y la columna de cenizas llegó a elevarse 9500 kilómetros sobre el nivel del mar, de acuerdo al INGV. La terminal aérea se vio obligada a reducir su actividad, y ayer directamente la pista quedó inutilizable.







La frase del día

Federico Sturzenegger

Ministro de Desregulación

"Es la primera vez que escucho a un presidente proyectar al país hacia adelante con visión y ambición. Ya no es mejorar nuestras penurias, es convertirnos en una meca. También creo que tiene sentido que este mensaje emerja con esta claridad ahora, porque el país salió del precipicio, ya pisa en tierra firme y ha comenzado a caminar"

#### OPINION

## Marcelo Elizondo Pte. del Comité Argentino de la International Chamber

of Commerce



# Falta despegar en el comercio internacional de servicios

ace un tiempo, el McKinsey Global Institute publicó un trabajo en el que advertía que las mediciones sobre el comercio internacional en el mundo han quedado anticuadas y no están registrando un fenómeno profundo: hoy, más de la mitad del comercio internacional global (que en 2023 rondó los 31 billones de dólares) se compone de servicios (y el comercio de bienes físicos se reduce a menos de la mitad).

En la misma línea sostiene el World Economic Forum que la mitad de todo el comercio internacional planetario medido en valor agregado está compuesto por servicios (lo que supera a la agricultura, los minerales y las manufacturas industriales)

El comercio internacional de servicios está creciendo con mucho mas dinamismo que el de bienes por diversas razones (está menos obstruido por reglas gubernamentales; la revolución tecnológica avanza en los intangibles; el intercambio de conocimiento e información ha pasado a ser el principal flujo de la globalización y las cadenas globales de valor se han transformado en lo que la WIPO llama "global innovation networks").

La nueva economía digitalizada (que digitaliza no solo los servicios sino la manufacturación) está produciendo una transformación de la globalización haciendo que lo tradicional pierda fuerza y lo novedoso (relacionado con la formación de redes generadoras de valor a través de intangibles) se conforme en su nuevo motor. Ello está llevando a algunos estudiosos a agregar que está creciendo la generación de valor a través de "non monetary digital flows", intercambios digitales entre empresas (las multinacionales se relacionan directa o indirectamente con dos tercios de todo el comercio internacional pla-



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

netario) que generan valor intrínseco a través información, generación de conocimiento y formación de "data" que aún no se computan monetariamente en frontera.

En las mediciones convencionales el comercio internacional de servicios en el planeta se cuadruplicó desde que comenzó el siglo XXI y la suma de intercambio de servicios entre países fue en 2023 de 7,6 billones de dólares (aunque si procediéramos a medir adecuadamente y computáramos los servicios incluidos en las exportaciones de bienes -que superaron los 23 billoneslas exportaciones mundiales de servicios más que duplican aquella cifra). Y si a ello le agregamos los "non monetary digital flows" estamos hablando potencialmente de un valor cercano a los 20 billones de dólares.

Mientras el mundo se debate en cómo comenzar a redefinir La participación argentina en el comercio internacional de servicios debe mejorar. En 2023 tenía solo el 0,21% del total mundial, según el Banco Mundial

metodologías de medición (que están impidiendo comprender la verdadera dimensión de la nueva globalización), para Argentina, ésta cuestión resulta crítica.

Nuestra participación en el comercio internacional de servicios es débil y debe mejorar. Con un ratio en el total mundial (según el Banco Mundial), en el reciente 2023, de solo el 0,21%; Argentina (que en el reciente 2023 exportó 16.111 millones de dólares en servicios convencionales) muestra un descenso en

relacion al 0,28% del total que mostraba a inicios del siglo XXI. Lo que se agrava si se compara con el 0.31% de 1996 (en 2010 y 2011 Argentina también logró ocasionalmente porcentajes récords superiores a 0,30% del total mundial).

En nuestra región el liderazgo lo tienen México, que exportó 55.537 millones de dólares en servicios en 2023; y Brasil, que lo hizo en 44.270 millones de dólares en el último año. Luego, aparecen en un segundo lote, Panamá (que exportó en 2023 algo más que Argentina: 17.363 millones), Argentina y Colombia (que lo hizo en 15.024 millones). Argentina explica algo menos que el 6% del total de exportaciones de servicios de los países de Latinoamérica y el Caribe.

A todo ello debe sumársele que históricamente nuestra balanza comercial en servicios es deficitaria (en 2023 lo fue en 6.415 millones de dólares). En los últimos diez años Argentina ha padecido un déficit acumulado en la balanza de servicios de casi 55.000 millones de dólares (déficit que en muchos años ha neutralizado el superávit de la balanza de bienes).

El comercio internacional de servicios es el más adecuado al futuro de la globalización: menos obstruido en frontera, fuertemente impulsado por una revolución tecnológica que se sobrepone a las tensiones geopolíticas, indetenible en una nueva faceta de la globalización que ya no tiene su mayor motor en el intercambio de productos ni en la inversión extranjera directa sino en un trípode que se compone de la internacionalización de estándares, la digitalización de la generación de valor y la interconexión transfronteriza de las personas individuales (globalización interpersonal).

La internacionalidad económica en materia de servicios (desde la logística hasta los servicios de consultoría inter-empresas, pasando por las prestaciones generadoras de conocimiento corporativo, el turismo, las finanzas, los intercambios de propiedad intelectual y contratos de gestión comercial y hasta en los servicios intra-firma en las multinacionales) se ha conformado en la fuerza más dinámica del comercio suprafronterizo.

Pues para gozar de buenos beneficios en estos mercados es preciso contar con empresas internacionalzadas (aun siendo pymes) que logren atributos competitivos críticos (especialmente una acertada estrategia, una arquitectura vincular sólida, innovación constante en la oferta y reputación para competir sólidamente).

La Argentina se encuentra hoy en tránsito hacia un nuevo modelo de organización económica. En el comercio internacional de servicios tiene pendiente ocupar más espacios......

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi – 11-7078-3275 – e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos; French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270, Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

#### EL DILEMA ENTRE EL SUPERÁVIT Y SUMAR DÓLARES

## Reservas

## El agro insiste: promete liquidar u\$s 5000 millones extra si bajan 8 puntos las retenciones

El agro le propuso al Gobierno bajar los derechos de exportación de 33 a 25%, ante el derrumbe de los precios internacionales. Expectativa porque Caputo ceda.

\_\_ Florencia Barragan \_ fbarragan@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó en el aniversario de la Bolsa de Cereales y se refirió a uno de los temas que más aquejan al sector: las retenciones. Sin mencionarlas directamente, les dijo que tengan "confianza" en que ya se van a bajar impuestos, pero primero se tienen que mostrar resultados de superávit fiscal para "reducir el impuesto más distorsivo, que es el inflacionario". Sin embargo, en el sector agropecuario están optimistas de que la baja impositiva de derechos de exportación pueda darse este año.

El optimismo surge en base a los actuales precios internacionales, en los niveles del 2006. Desde el agro proponen que si las retenciones se bajan 8 puntos, del 33% al 25%, podría liquidarse un extra de u\$s 5000 millones, una cifra más que considerable para el Gobierno, en un contexto de reservas netas negativas en el Banco Central y en un 2025 que empezarán a caer vencimientos en dólares.

Después de las palabras de Caputo en la Bolsa de Cereales, El Cronista dialogó con Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC). En el discurso del Ministro, lo más repetido fue el pedido a los empresarios de que

inviertan, ya que tienen un rol "protagónico" en la recuperación.

Ante la consulta de qué expectativas de inversión tiene el agro, Idígoras contestó: "Coincidimos con Caputo en el esfuerzo que hizo el Gobierno para tratar de estabilizar la macroeconomía. La microeconomía se basa en expectativas y, como él mismo dice, Argentina no es creíble, y en el agro llevamos 15 años sin creer. La microeconomía va a ir reaccionando con mayor lentitud que la estabilidad macro, y ahora el gran debate que tenemos son las retenciones".

Sobre este punto, Idígoras contó que los equipos técnicos de la Bolsa de Cereales le presentaron al Gobierno una propuesta para bajar las retenciones 8 puntos, del 33% al 25%: "Si se realiza esa baja, estaríamos logrando u\$s 5000 millones adicionales".

De momento, en los diálogos con el Gobierno la respuesta es que "no es el momento". Ante la consulta de por qué creen que el Gobierno cedería, en un contexto donde el superávit fiscal es el ancla del programa económico, Idígoras contestó: "Con estos precios, la siembra de octubre-noviembre tiene márgenes negativos, y no hay tendencia a una recuperación de precios, con sobreproducción en Brasil y China bajando la meta de crecimiento. Con esta medida, el productor mejora un 7% su ingreso, y se producirían Aseguran que con los precios internacionales en los niveles del 2006, los márgenes son "negativos"

Una baja en las retenciones podría incrementar la producción en 11 millones de toneladas

En la Bolsa de Cereales piden rebajas impositivas "graduales" y no la eliminación

11 millones de toneladas adicionales, al pasar de 50 a 61 millones".

Sobre el ingreso de divisas, mencionó: "La minería y la energía van a aportar dólares, pero eso tarda años. La soja te resuelve la ecuación de divisas, al pasar de u\$s 18.500 millones que están hoy, a u\$s 24.000 millones el año que viene".

Además, Idígoras agregó que este es el camino, porque comparte con el ministro que una devaluación genera una "competitividad artificial". Sobre este punto, mencionó: "El Gobierno hizo un esfuerzo fenomenal en reducir el gasto fiscal, por lo que el escenario de 2025 no va a tener problemas de financiamiento. Al mismo tiempo, habrá una necesidad de tener reservas suficientes para la unificación cambiaria, que ayudará a generar un flujo de inversiones, porque todos vamos a saber cuál es el tipo de cambio y no va a haber más incertidumbre. Entonces, cómo lograr esa mejora de reservas es con una baja de los derechos".

De hecho, durante el discurso de apertura, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales, cuestionó a aquellos que exigen una eliminación de las retenciones. Sin mencionarlo directamente, podría haberse estado refiriendo al expresidente, Mauricio Macri: "Fuimos criticados cuando hablamos de baja gradual de impuestos. Sabíamos que eran inviables las promesas de campaña de bajar a cero las retenciones. Una rebaja gradual atiende los intereses de la agroindustria, pero sin desatender los intereses de la Nación".

De momento, la información que tienen en el agro es que el dólar "blend" exportador se mantendrá.\_\_\_





# El consumo no repunta: cayó 16,1% en julio y la industria sigue en rojo

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

Aunque el Gobierno asegura que hay una mejora en los salarios privados registrados, los datos de consumo no acompañan. Julio volvió a mostrar un derrumbe interanual del 16,1% de acuerdo con las cifras de la consultora Scentia.

La industria por su parte mostró caídas entorno al 20% en junio, con una nueva baja del uso de capacidad instalada al 54% aunque indicaron que los retrocesos se moderaron en julio según los datos preliminares.

La baja general del consumo de 16,6% en todos los supermercados y autoservicios se moderó en el AMBA, donde fue del 7,3% mientras que en las provincias del interior del país fue del 21,4% de acuerdo con Scentia.

En lo que va del año, a nivel general la caída acumula 9,6%, por lo que los datos del séptimo mes del año muestran una profundización.

En los supermercados de cadena la caída mensual fue del 16,6%, con 16,1% en AM-BA y 17,1% en el interior. Los autoservicios independientes lograron capear la tormenta en el área metropolitana, con una suba del 7,7% en julio interanual y 5,9% más en lo que va del año. Pero el derrumbe se vio en el interior, con 24,6% de caída en julio y 14,5% en el acumulado.

#### POR PRODUCTOS

Por productos, las mayores caídas fueron en bebidas con alcohol 25,2% y los impulsivos, de 25,5%. Pero las bebidas sin alcohol bajaron también 23,7% y los productos de higiene y cosmética lo hicieron un 20,9%. En limpieza de ropa y hogar el retroceso del consumo fue del 17,9%.

Desayuno y merienda bajó 12,6% en julio de 2024 contra el mismo mes del año anterior, mientras que alimentación en general perdió 9,6% y los perecederos 7,3%.

#### CAPACIDAD OCIOSA

La Unión Industrial Argentina indicó que en junio la actividad manufacturera registró una caída en la comparación anual (-19,5% i.a) y mensual (-5,7%, sin estacionalidad). "El mes se vio afectado, en

parte, por los menores días hábiles. Con estos datos, la industria lleva trece meses de caída interanual consecutiva y acumuló en el primer semestre del año una baja de -14,1% i.a.", señalaron.

En tanto, "los datos anticipados de julio indican que se habrían moderado las bajas interanuales y que hubo una mejora heterogénea desde los bajos niveles del mes anterior". Para los empresarios, la actividad habría encontrado un piso aunque se esperan indicadores irregulares por sectores.

Por su parte, las cifras del Indec sobre el uso de capacidad instalada de junio mostraron que bajó al 54,5%, por debajo del registrado en mayo pasado cuando fue del 56,8%. A su vez, la nueva cifra quedó muy por debajo del mismo mes de 2023, cuando había sido del 68,6%.

Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (80,8%), sustancias y productos químicos (66,3%), papel y cartón (60,4%), productos alimenticios y bebidas (59,4%), e industrias metálicas básicas (56,6%).

Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (46,8%), productos textiles (43,9%), metalmecánica excepto automotores (42,0%), edición e impresión (41,3%), productos de caucho y plástico (39,4%), industria automotriz (39,0%), y productos del tabaco (35,4%).....



En el interior del país la baja del consumo fue del 21,4% en julio

## Economía & Política



"Maduro tiene todavía 6 meses de mandato. Podría ir a un gobierno de coalición o convocar nuevas elecciones" Lula Da Silva

Presidente de Brasil

LETRA CHICA

# La industria podría quedar fuera del RIGI como proveedora



Un artículo de la reglamentación del RIGI puede cortar el "efecto derrame" que esperan los sectores que no entraron

El RIGI establece que de cada inversión de u\$s 200 millones, al menos el 20% debe ir destinado a proveedores locales. Sin embargo, tiene un "pero" que genera temor en la industria.

\_\_ Florencia Barragan

\_\_ fbarragan@cronista.com

Las cámaras empresariales se mantienen expectantes ante la publicación de la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RI-GI). La letra chica, que se conocerá entre el viernes de esta semana y principios de la próxima, será clave, ya que podría implicar mayores beneficios, como la adhesión de nuevos sectores y un menor monto de inversión.

Desde la Unión Industrial

Argentina (UIA) están observando un artículo clave: el desarrollo de proveedores. De hecho, la industria no forma parte de los sectores que podrían adherirse al RIGI, como minería o energía, por lo que la oportunidad que ven los industriales está en su rol como proveedores para los grandes proyectos, que deberán ser de al menos u\$s 200 millones.

"El RIGI debe potenciar a la red de proveedores nacionales y reglamentarse en ese sentido, tal como plantea el espíritu de la ley", plantearon en un comuIndustria no forma parte de los 8 sectores de la economía para los cuales se permite adherir al RIGI

La reglamentación del RIGI ya fue finalizada hace una semana en Economía, pero aún no se publicó nicado, luego de la clásica reunión de la mesa chica que se realiza los martes en la sede fabril. Hay preocupación por este tema, que ya le fue transmitida al Gobierno.

El artículo 174 del RIGI es el que hace referencia al plan de desarrollo de proveedores locales. Este artículo se incorporó al final del debate parlamentario, ya que no estaba en la ley original que envió el gobierno de Javier Milei. Establece que por cada inversión superior a u\$s 200 millones deberá proponerse un mínimo del 20% de la totalidad del monto en proveedores de organizaciones nacionales.

Sin embargo, el artículo aclara: "Siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".

Por eso, la letra chica será clave. Fuentes industriales detallaron: "Nuestra principal preocupación es cómo se va a computar ese 20%, considerando que a veces muchas inversiones, si se contemplan bienes u obras como, por ejemplo, el movimiento de suelos en las obras o la parte de obra civil, ya se absorbe todo el 20%, y no queda espacio para la compra de bienes locales. Naturalmente, el movimiento de suelos es una inversión local, pero no debería computarse en el porcentaje mínimo".

Por ello, en la reglamentación esperan que quede claro cómo se definirá por escrito la composición de ese 20%: "Esperamos que quede claro qué es la adquisición de bienes locales en el proyecto de inversión, para que se mantenga el espíritu de la ley", comentaron.

Otro punto que esperan que quede claro es qué CUITs se van a considerar como proveedores locales: "Debe tratarse de fabricación nacional, por lo que el CUIT no debe pertenecer a una empresa que simplemente está registrada en Argentina en el área de comercialización. Esperamos que la reglamentación lo limite para que sean efectivamente proveedores locales con producción nacional".

Según fuentes oficiales, la letra chica se conocerá en menos de una semana. Desde el 
Ministerio de Economía comentaron que la reglamentación ya estaba lista desde la semana pasada, por lo que ya es 
un tema que los "excede". Todo 
lo que se esté modificando en 
estos días queda en manos de la 
Casa Rosada.

#### DEJAR DE CAER

A partir de julio, las consultoras observan señales incipientes de que la economía dejó de caer y comenzó a rebotar. Se observa en varios sectores, como construcción, ventas y crédito privado. Sin embargo, no se ven señales de recuperación en el sector industrial, al menos hasta julio.

Desde la UIA tienen su propio indicador para seguir la actividad fabril mes a mes. El informe del Centro de Estudios
UIA (CEU) detalló que "junio
mostró caídas pronunciadas en
las comparaciones mensual e
interanual". Sin embargo, aseguran que, para julio, los datos
preliminares muestran "ciertas
mejoras heterogéneas respecto
a los bajos niveles de junio y una
moderación en las caídas interanuales"......

Los bonistas fueron contra La Rioja en tribunales de EE.UU. por deuda impaga



#### PREOCUPA EL VENCIMIENTO DEL 24 DE AGOSTO

La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario en los tribunales de los Estados Unidos contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra Ricardo Quintela.

Tiene "un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras", indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.

En febrero La Rioja no pagó u\$s 16 millones en capital y preocupa el próximo vencimiento del 24 de agosto. Advierten que "socava los esfuerzos" del Gobierno nacional por bajar el riesgo país.

PROYECTOS EN DANZA

## Tres provincias adhirieron al RIGI y Salta logró media sanción

Las aprobaciones provinciales llegaron de forma "exprés" al Régimen de Incentivos en las legislaturas provinciales. Hay expectativa por el ritmo de llegada de inversiones

Amparo Beraza

\_ aberaza@cronista.com

Los gobernadores de Mendoza, Chubut y San Juan lograron aprobar de forma "exprés" la adhesión al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) en búsqueda de inversiones mineras. Además, hay una provincia clave que está dando pasos para posicionarse como destino preferido para las inversiones.

En Salta, el gobernador Sáenz es peronista pero no por eso evitó alinearse con el gobierno nacional e impulsar la incorporación del Título V del Paquete Fiscal en su distrito para mejorar sus posibilidades.

El proyecto que ingresó a la legislatura bicameral provincial ya tuvo media sanción en Diputados el martes por la tarde. Además, se aprobó la adhesión al artículo 103 de la ley nacional 27.743, con lo que habilitó la posibilidad de incrementar las regalías en boca de mina del 3%

al 5% para los nuevos proyectos de inversión.

"Dictaminamos favorablemente la adhesión al RIGI y otro proyecto similar que fue la extensión de las regalías mineras", había relatado el presidente la Comisión de Hacienda y diputado por el bloque justicialista de Sáenz, Luis Fernando Albeza en diálogo con El Cronista.

Para el diputado, el RIGI "presenta ventajas" para "el sector minero y significa una ventaja competitiva la posibilidad de otorgar beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios".

Aún así, el salteño explicó que la modificación de las regalías en la legislatura no hace cambiar inmediatamente las reglas de la explotación minera en Salta, sino que además deben modificar la ley tributaria.

Albeza confirmó que el tratamiento en la Cámara Alta se dará el 22 de agosto y esperan la aprobación porque el oficialismo también tiene mayoría en el



Los gobernadores junto a Javier Milei durante la firma del Pacto de Mayo.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, busca la aprobación del senado provincial el 22 de agosto.

Chubut aprobó la reglamentación del RIGI con una excepción clave para un sector productivo.

Senado.

Por otro lado, en Chubut la Legislatura aprobó este jueves el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para adherir al RIGI pero con una salvedad en el artículo segundo: la adhesión no permite habilitar la minería

metalífera a gran escala que sigue prohibida por la ley provincial.

A pesar que el proyecto fue enviado por el Ejecutivo provincial, el gobernador Ignacio "Nacho" Torres no se ha expresado públicamente al respecto por el momento.

En esta misma línea, San Juan aprobó el RIGI el mismo día en búsqueda de aumentar sus ventajas comparativas. Orrego quiere potenciar la inversión en las minas de cobre y hacer crecer la producción.

El presidente del bloque oficialista -Producción y Trabajo- en la Legislatura, Juan de la Cruz Córdoba, confirmó en diálogo con El Cronista la aprobación del régimen.

La sesión tuvo lugar el jueves a las 9 de la mañana y como en San Juan la legislatura es unicameral ya tiene estatus de ley en la provincia.

"Va a ser un factor multiplicador de fuentes de trabajo, de generación de empresas y requerimientos de insumos", aseguró el legislador.

Otra provincia que se plegó rápidamente al RIGI fue Mendoza. El Senado aprobó de manera definitiva este martes el proyecto para que la provincia adhiera al Régimen. De esta manera, se trata del tercer distrito en plegarse a la normativa, luego de Río Negro y Jujuy.

La Cámara alta aprobó la iniciativa del gobernador Alfredo Cornejo por 24 votos a favor y 14 en contra, en una sesión conducida por la vicegobernadora Hebe Casado.

El proyecto obtuvo los votos del oficialista Cambia Mendoza y el rechazo del peronismo, el Partido Verde y tres senadores de La Unión Mendocina.\_\_\_



Las mejores herramientas, con los costos más convenientes, para acompañar tu crecimiento y desarrollo.



de Cobro















Con el asesoramiento de







La Banca Solidaria

Aplicable a la cartera comercial. Sujeto a evaluación crediticia y a las condiciones de otorgamiento de Banco Credicoop Coop. Ltdo. Más información en www.bancocredicoop.coop

#### Susan Segal

Presidente y CEO del Council of the Americas

## "Los inversores quieren saber si el plan es sustentable en el tiempo, que no va a cambiar en seis meses"

Segal sigue el vínculo con Argentina hace 40 años y cree que la gestión de Milei "es casi un milagro". Los ejes que definen la llegada de dólares

#### LA ENTREVISTA

\_\_\_ Patricia Valli \_\_\_ pvalli@cronista.com

usan Segal es la cara visible del Council of the Americas, la conferencia anual que se llevó adelante en Buenos Aires este miércoles.

Visita los países de la región donde hay intereses de los inversores de los Estados Unidos y a lo largo del año también organiza encuentros entre sector público y privado para analizar la agenda bilateral. Viene a la Argentina desde la vuelta de la democracia con el evento que tiene como contraparte local a la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Este año recibió por primera vez a Javier Milei como presidente -el año pasado había pasado por el Hotel Alvear pero como candidato. En ese marco, analizó los cambios en la política y economía local y cómo se perciben en el exterior, en medio, además, de un año electoral clave para los Estados Unidos.

-¿Cómo están viendo en Estados Unidos a la Argentina, en este contexto donde Washington busca mirar más hacia la región tras el avance de

#### China?

-América latina puede ser mejor socio para los Estados Unidos y los Estados Unidos para América latina. Estamos en el mismo Hemisferio, y salvo algunos países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, tenemos los mismos valores. Creemos en los derechos humanos, en la libertad, en el sistema democrático. Creo que antes de la pandemia siempre pensamos en las cadenas de valor y cómo llenarlo con lo más barato posible. Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que se necesidad seguridad sobre los productos, necesitamos seguridad en la cadena de proveedores. Con eso, América latina está en la misma región, es natural para nuestra cadena de valor, es cercano, se puede mover con certeza.

−¿Y con la Argentina?

-Argentina tiene lo que necesita el mundo, puede dar alimentos, tiene minerales, no sólo
los normales sino cobre y litio
que son críticos para el futuro,
que son estratégicos. Tiene
energía: gas, petróleo pero
también energía renovable. Y
tiene una población con un nivel
de educación y de esfuerzo laboral muy alto y de los mejores
emprendedores en el mundo. Es
una calidad que compite en el



mismo.

"Argentina tiene lo que necesita el mundo: alimentos, minerales estratégicos como cobre y litio; gas, petróleo y energía renovable. Y un nivel de educación y de esfuerzo laboral muy alto"

mundo. Yo tengo mucho opti-

-Es el primer evento que se hace con Milei como presidente, ¿cómo analiza el discurso y la expectativa?

-La convocatoria de él es enorme, no sólo en la Argentina sino que en el mundo entero. Yo estoy trabajando con la Argentina desde hace más de 40 años, desde 1983, y la charla que dio hoy es una de las mejores que he escuchado. Tiene visión, ha cumplido mucho de lo que dijo que iba a hacer. Y no cambió. Dijo lo que iba a hacer y lo hizo. No fue una charla de "yo hice esto y lo otro", fue un discurso reconociendo a su equipo, a Luis Caputo (ministro de Economía),

a Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), los que están implementando la visión para el país.

Creo que fue un mensaje muy importante y para nosotros fue importante poder generar el espacio.

#### –Argentina busca posicionarse para conseguir inversiones. ¿Cómo ve esas posibilidades en el día a día en su contacto con los inversores?

—Hay varios puntos, primero creo que Argentina está saliendo de una situación muy complicada, no por los últimos 5 años sino por políticas que no funcionaron hace décadas. Creo que primero necesita un plan. Milei tiene un plan. Dijo que iba a bajar la inflación y lo está haciendo. Dijo que iba al déficit cero y lo está haciendo. Hizo reformas muy importantes para el Estado y tiene un plan de inserción internacional, para el comercio, abrir la economía.

No es solamente hacerlo pero también tiene que tener confianza y ahora hay muchos inversores interesados en Argentina y está en un momento donde los inversores quieren saber si el plan es sustentable en el tiempo, que en 6 meses no van a cambiar, que lo van a implementar y van a tener resultados

#### −¿Como con la aprobación de la ley Bases?

-La Ley bases es un logro para este Gobierno y para la Argentina y esa es la base para la inversión porque dentro hay un plan para los dólares de largo plazo. Se necesita seguridad jurídica y social.

#### -¿Cómo pueden afectar las elecciones en Estados Unidos de este año a la relación con la Argentina?

-No sé quién va a ganar, pero lo seguro es que no importa quién gane, lo que está haciendo Argentina va a ser reconocido por cualquiera de los candidatos, porque lo que hace es cambiar la dirección del país. Creo que Argentina al final de cuentas es un país democrático, con un sistema muy fuerte. En los últimos 20 años cambió gobierno a gobierno.

Es interés de todos apoyar un país que está tratando de hacer lo correcto y que no se va de un lado para el otro en dos o tres meses. Lo que hizo Milei en 6 meses es casi un milagro, está yendo más rápido de lo que se esperaba.

### Descargadores

PRÓRROGA LIC. PUB. WEB Nº 7060002114

Presupuesto of: \$242.335.170 IVA inc. Nueva fecha apertura: 20/08/2024 - 10 hs.

Se comunica que la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe ha decidido prorrogar la fecha de apertura de la LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002114 ADQUISICIÓN DE DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN DE 132KV. PARA MANTENIMIENTO DE ET ZONA NORTE Y SUR para el día 09/09/2024 a la nora 10.00. CONSULTAS E INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA Francisco Miguens 260 – 5º Piso – Tei: (0342) 4505856-4505842- www.epe.santafe.gov.ar email comprassfe@epe.santafe.gov.ar.

santate.gob.ar





## Medicamentos

LICITACIÓN ACELERADA Nº 04/2024

Imputación preventiva: \$26.000.000, Apertura: 23/08/2024 - 9 hs.

Adquisición de Medicamentos para pacientes de Incluir Salud. Destino: Hosp. Central de Reconquista. Destino: Hosp. Central de Reconquista. Expediente Nº Co 1048/2024. Lugar a realizar la apertura e informes: Dpto. Compras y Suministros del Hospital Central Reconquista. Av. Hipólito Irigoyen 2051 (CP 3560). En horario de lunes a viernes de 7 a 12 hs. Tel. 03482-489100 - Int. 12125. Sellado Fiscal: \$2.268. Email: licitaciones.hcr@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar







**EXCLUSIVO EN NUESTRAS SUCURSALES ABONANDO CON** 



## SIN TOPE DE REINTEGRO

UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DENTRO DE LA APP APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (1)

ESCANEÁ EL CÓDIGO CON TU CELULAR Y CONOCÉ TODAS NUESTRAS OFERTAS VIGENTES



PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO EL 16/08/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "DESCUENTOS VIERNES". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678." LA

PASAN AL SENADO TRAS SESIÓN MARATÓNICA

## Media sanción a los fondos universitarios y la educación como "servicio esencial"

Diputados aprobó dos iniciativas que incluyen la actualización salarial de docentes y no docentes en las casas de altos estudios y la presencialidad en las escuelas en caso de conflicto

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

La Cámara de Diputados aprobó ayer dos iniciativas que tienen como puntos salientes un nuevo mecanismo para la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios, como así también la declaración de "servicio esencial" a la educación, con una consiguiente limitación a las medidas de fuerzas en todos los niveles de la enseñanza.

Los legisladores trataron el proyecto de financiamiento después de las 4 de la mañana de ayer y a más de 12 horas de haber iniciado la maratónica y variopinta sesión especial convocada un día antes por el oficialismo y sus aliados. De ser aprobada en la Cámara alta, esa iniciativa obliga al Gobierno a garantizar las partidas para las Universidades Nacionales y establece un mecanismo para el aumento de los salarios de los docentes y no docentes.

Según señalaron fuentes legislativas, los representantes del Gobierno debieron aceptar el tratamiento de esta norma para conseguir el quórum con el que se da inicio la sesión y que no se repita el escenario que se vivió una semana atrás, cuando la reunión zozobró por falta de diputados.

El texto sancionado es el del dictamen promovido por la UCR-Encuentro Federal que cosechó 143 positivos y 77 votos en contra, luego que se haya rechazado el despacho de la mayoría impulsado por Unión por la Patria. La propuesta de aumentar los recursos para las universidades fue rechazada

Presidencia de la Nación República Argentina



Menem estuvo al frente de la sesión que se extendió casi 24 horas

por La Libertad Avanza y el PRO, ya que el Gobierno nacional considera que altera su objetivo central que es el déficit cero, con lo cual es una iniciativa que está a tiro del veto presidencial.

En ese sentido, la iniciativa fija que cada dos meses, el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de acuerdo a la inflación. Otro punto es que se estableció es una ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.

Más temprano, se había dado

LIAG ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

media sanción al proyecto que declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial", cuyo efecto más inmediato sería limitar la capacidad de los gremios docentes y no docentes para realizar medidas de fuerza y así garantizar el dictado de clases.

La iniciativa -que recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones- tuvo el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo; en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión

DESDE EL MASSISMO

por la Patria y el Frente de Izquierda.

En caso de ser aprobado en el Senado, se declarará a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, "para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes".

En ese sentido señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el "ejercicio del derecho a la educación" durante los días de clases afectados por medidas de acción gremial directa. Establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes, mientras que de superar los tres días, esa guardia "deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente".

Al abrir ese debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que este proyecto "beneficia a toda la sociedad. Pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo". "Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga", añadió.

Desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna alegó que el proyecto lo único que busca "es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo"\_\_\_

#### Tribunal Fiscal de la Nación

#### Edicto

El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A, Vocalia de la 3ª Nominación, a cargo del Dr. Pablo Porporatto (Vocal subrogante), con sede en la calle Alsina 470, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por tres (3) días en autos "SPASOEVICH EDUARDO s/recurso de apelación", Expte. Nº 29.895-1 que se ha dictado la siguiente resolución: "Buenos Aires, 25 de junio de 2024, Y VISTO: El estado de autos y lo resuelto mediante la PV-2023-44851080-APN-VOCIII#TFN, SE RESUELVE: Notificar a la recurrente la regulación de honorarios de fecha 14 de junio de 2024 (1F-2024-63156460-APN-VOCIII#TFN) por edictos. FIRMADO: DR. PABLO PORPORATTO, VOCAL SUBROGANTE" // Otro auto (IF-2024-63156460-APN-VOCIII#TFN): "Buenos Aires, 14 de junio de 2024... SE RESUELVE: 1º) Regular los honorarios de la Dra. Diana Maria Queirolo, en su carácter de apoderada del Fisco Nacional, en la suma de PESOS DIECISIETE MIL TREINTA Y TRES CON 00/100 (\$17.033), y los del Dr. Horacio Luis Martire, en su caracter de patrocinante del Fisco Nacional, en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 (\$42.581) los que quedan a cargo de la actora, teniendo en cuenta a tales fines las pautas fijadas en la ley Nº 21.839 -modificada por ley Nº 24.432-. 2º) Regular los honorarios del Dra. Maria Victoria Ruano Casalnuovo, por sus actuaciones en autos en el doble carácter de apoderado y patrocinante del Fisco Nacional, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 (\$359.237), equivalente a 7,91 UMA, la que queda a cargo de la actora, teniendo en cuenta a tales fines las pautas fijadas en la Ley 27,423. Registrese y notifiquese. - FIRMADO: DRES. ARMANDO MAGALLÓN, VOCAL SUBROGANTE, LAURA GUZMÁN, VOCAL TITULAR, PABLO PORPORATTO, VOCAL SUBROGANTE".

Dr. Miguel N. Licht

Presidente Tribunal Fiscal de la Nación

UNIPERSONAL CUIT 30-59628295-0 AB1 de fecha 08 de agosto de 2024 - To [•] Fo [•]

INVERSIONES AGROPECUARIAS SOCIEDAD ANONIMA CUIT 33-71779525-9 AVISO DE FUSION Se comunica por tres días a los fines previstos por el artículo 83, inciso 3º, de la Ley 19.550, que: b) LIAG ARGENTINA S.A.U. (anteriormente denominada LIAG ARGENTINA S.A.), can sede en Maipir 1300, Piso 26°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia, el 16 de septembre de 1983, bajo el Nº 6625, del Libro 98, Tomo "A" de estatutos de Sociedades Anônimes Nacionales, habiendosa inscripto su cambio da denominación a LIAG Argentina S.A.U. el 12 de abril de 2023 ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº5508, del Libro 112 de Sociedades por Acciones, y b) ABT INVERSIO-NES AGROPECUARIAS S.A., con sede en Monseñor Magliano 3061, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires el 3 de octubre de 2022, bajo el folio de inscripción N°191874, han resuelto la fusión por absorción por la cual LIAG ARGENTINA S.A.U. absorbe a ABT INVERSIONES AGROPECUA-RIAS S.A. que se disuelve sin liquidarse; c) La fusión fue aprobada por Asamblea de Accionista de LIAG ARGENTINA S.A.U., y Asamblee de Accionistas de ABT INVERSIONES AGROPE-CUARIAS S.A., todas las quales fueron celebradas el 08 de agosto de 2024; d) Como consecuencia de la fusión, en la Asambiea de Accionista de LIAG ARGENTINA S.A.U. se resolvió aumentar el capital en la suma de \$44.792. En consecuencia, el capital social de LIAG ARGENTINA S.A.U. serà aumentado en la sums de \$44.792, elevandose de \$2.244.971 a \$2.289.763; e) Valuación del activo y pasivo de las sociedades al 31/03/2024: LIAG ARGENTINA S.A.U. Activo: \$ 100.580.564 (en miles). Pasivo: \$ 63.642.618 (en miles) y ABT INVERSIONES AGROPECUARIAS S.A. Activo: \$38,653,258 (en miles), Pasivo, \$978.342 (en miles), y f) El Compromiso Previo de Fusión fue suscripto el 04 de junio de 2024. Las oposiciones de lay se atienden conforme los piazos legales a partir del último dia de publicación en Maipú 1300. Piso 26°, Ciudad Autônoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas. Autorizado según instrumento privado Asamblea de LIAG ARGENTINA S.A.U. y Asamblea de ABT INVERSIONES AGROPÉCUARIAS S.A., ambas

## Reclaman más seguridad

a empresas de juego online

\_\_\_ El Cronista \_ Buenos Aires

Desde la habilitación de sitios para apuestas on-line, la ludopatía y sus efectos se han extendido a jóvenes que hacen uso de la identidad de mayores, saltando así la prohibición establecida para esas actividades. Ante esa situación, desde el Frente Renovador se impulsa una norma para hacer más estrictos los controles de ingreso a esas plataformas.

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por el legislador Ruben Eslaiman y propone que las empresas licenciatarias de juego on-line eviten que los menores de edad se registren, incorporando el reconocimiento facial como medida de seguridad para validar la verdadera identidad de quien apuesta.

Desde el FR señalaron que en la actualidad, los dueños de las licencias de apuestas online se

amparan en la Ley 15.079, que no obliga a validar fehacientemente quien está realizando dicha apuesta.

"Al requerir de manera digital una autenticación facial (AFF), como la que se pretende, se pone en cabeza de las licenciatarias la obligación de cumplir con un requisito más e ineludible, verificando quién está detrás de cada apuesta", señaló el diputado.

El Frente Renovador viene trabajando, tanto en el Congreso Nacional como en distintas legislaturas provinciales, en diferentes iniciativas parlamentarias con el objetivo de proteger a niños y adolescentes de la ludopatía, señalaron desde esa fuerza política.

"Es una obligación estatal y legislativa, acomodar la normativa vigente en función de los cambios y paradigmas que van surgiendo, que dejan fuera de resguardo a los niños y niñas, y están cada día más desprotegidos", finalizó Eslaiman.....

Tribunal Fiscal de la Nación

TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO

## La Casa Rosada le pidió a los ministros una lista de organismos a cerrar



La consigna de reducción del tamaño del estado está a cargo del ministro Federico Sturzenegger

El Presidente continúa con la consigna de reducción del Estado, aunque relativizan el alcance de la poda que se pueda para el corto plazo. El futuro de las próximas derogaciones

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_\_ jalvez@cronista.com

Semanas atrás, cerca de Javier Milei dieron a entender que el Gobierno Nacional avanzaría con la reorganización y/o disolución de cerca de 60 organismos de la administración pública nacional. No pasaron muchos días después de que se conociera una primerísima etapa de ese objetivo: y es que el Gobierno oficializó la disolución

de dos entidades, ambas anunciadas con bombos y platillos por parte de los funcionarios que son las caras de la desregulación del Estado.

Ambas decisiones fueron tomadas el martes de la semana pasada. Y es que el presidente Javier Milei decretó la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INA-DI) y del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable

El Ejecutivo ya disolvió el INADI y el ECOVINA; aunque seguirán, los anuncios se darán más espaciadamente

Troncal (ECOVINA). A partir de ahora, las funciones de estas dependen del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, respectivamente.

Y es que el Gobierno busca disminuir la cantidad de empleados públicos a través de una reducción de las áreas del Ejecutivo, tal y como sucedió en los dos casos aludidos anteriormente. En el caso del INADI. desde la mesa chica de Milei lo decidieron por no creer en la existencia de una entidad como esa para resolver problemáticas como el racismo o la discriminación. En cuanto a la ECOVI-NA -justifican desde el Gobierno- la Subsecretaría de Puertos ya cumplía informalmente el rol de regulador de la hidrovía.

El Presidente no está en el análisis punto por punto de cada uno de los organismos a cerrarse o fusionarse. Esto es algo que surge de la consigna de reducir el tamaño del Estado, la cual ahora está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Aun así, Milei sí impartió la directiva para empezar a hacer filtros y decidir nuevas disoluciones. En la reunión de Gabinete que se hizo el martes de la semana pasada, les pidió a sus ministros que avancen en la confección de un listado de los posibles organismos que pueden ser disueltos o agrupados; todo a los fines de seguir reduciendo la dotación y el organigrama del Estado. Es un relevamiento que Federico Sturzenegger seguirá negociando con cada ministerio.

"Lo de eliminar 60 organismos resulta impracticable. Van a ser menos", dijo una alta fuente del Gobierno a El Cronista. La prioridad será reducir aquellas áreas que "tengan competencias duplicadas".

Tomando el caso del INADI, el Gobierno anunció las primeras medidas de su vaciamiento en febrero. En paralelo, esto se vio acompañado por una la reducción de diferentes programas de género. Según la ACIJ, el presupuesto disponible para 2024 es 62% más bajo que en 2023.

Según el círculo mileista, las prevenciones contra la violencia de género o la discriminación deben subsumirse a unas pocas políticas y no precisan un

área específica. Ejemplo de eso fue lo decidido en junio por Mariano Cúneo Libarona, cuando disolvió la subsecretaría contra la Violencia de Género. Tanto esas funciones como el INADI dependerán de unidades menores.

Los organismos que se planean disolver también responden la misma dinámica. En mayor medida, hay dos características que aumentan de manera considerable sus chances de ser elegidos: que dupliquen tareas con otras áreas y/o que sean entes a los cuales el Ejecutivo no está interesado en confeccionar políticas. Ejemplos de esta son el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventud (Injuve).

"Hay un total de 70 organismos, algunos son AFIP, AN-SES, RENAPER... y sus derogaciones no son una posibilidad. Además, tenés varios organismos blindados por la Ley Bases. Eso hace que sean acotadas las reformas que podés hacer como para llegar al número de 60, pero Javier ya les pidió a los ministros un listado exhaustivo en donde seguir recortando", indicaron a El Cronista fuentes inobjetables del Gobierno.

Aunque en Casa Rosada dicen estar "cargados" de nuevas desregulaciones y disoluciones, marcan que no se conocerán mayores novedades en el corto plazo.

De igual manera, el ministerio a cargo de Sturzenegger publicó esta semana en el Boletín Oficial la letra chica del régimen de disponibilidad del Artículo 11 de la Ley de Empleo Público. Aunque el mecanismo ya existía nunca se había reglamentado, y es que el gobierno quiere tenerlo listo de cara a los futuros desplazamientos que se conocerán en los próximos meses.

"Se reglamenta el proceso de disponibilidad. Cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante el periodo de disponibilidad cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un período de hasta 12 meses", resumió Sturzenegger desde su cuenta de X. Tal y cómo lo había aseverado en entrevistas recientes, estos mecanismos "se van a utilizar para reducir el empleo público militante e ineficiente".....



## Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.





NUEVAS REVELACIONES

## Yañez denunció en otro chat que Fernández la "agarró del cuello"

Los nuevos diálogos surgen del teléfono de María Cantero, quien fuera la secretaria del exmandatario y de cuyo celular se extrajeron las fotos de la exprimera dama con moretones

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Luego de que la exprimera dama Fabiola Yañez ratificara su denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández y que el fiscal Ramiro González dictara el procesamiento del acusado y más de 30 medidas de prueba, se conoció el contenido de nuevos chats en los que la mujer le relataba hechos de violencia alcírculo más cercano a la pareja.

Los nuevos diálogos surgen del teléfono de María Cantero, quien fuera la secretaria de Fernández y de cuyo celular se extrajeron las primeras fotos de Yañez presuntamente golpeada. Son los "chats" del 12 de agosto de 2021, el día en el que se hizo pública la foto de la popularmente conocida "Fiesta de Olivos", el festejo del cumpleaños de Yañez que se realizó en la Quinta Presidencial en medio de las restricciones por la pandemia de Coronavirus.

A las 18:47 de ese día, Cantero le escribió a Yañez para alentarla: "Quiero que sepas que contas conmigo para lo que necesites. Hablar, gritar, putear o cagarnos de risa. Lo que quieras. No permitas que ningún hdp te baje el ánimo o te entristezca". Fabiola le respondió: "Sólo quiero un poco de alegría María".

Más tarde, Cantero le escri-

bió que ella, la primera dama, era "inteligente y hermosa" y que, además "el sostén del hombre más importante", en referencia a Alberto Fernández. Esa frase desató la denuncia: "Y si ese hombre te golpea. Con muy llanto te digo esto. Él sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeó. No sé qué más decir ni de quién aferrarme, hoy me agarro del cuello. Y sabiendo que puedo estar embarazada me pego una patada en la panza".

Cantero se ofreció para hablar y luego le preguntó por el embarazo. La primera dama dijo que el expresidente "sabía" del posible embarazo: "Lo hicimos todo a conciencia y por in vitro. Él lo sabe" y agrega que en dos días le pegó "tres veces".

Según se desprende del documento que se conoció ayer por la tarde, el Ministerio Público destaca que los hechos que se investigan se realizaron dentro de una condición de "asimetría" que está determinada por la cuestión de género y que se vio agravada cuando Fernández asumió la Presidencia.

La investigación que conduce el fiscal Ramiro González realizará pericias que van desde la recuperación y resguardo de los registros de video de la Quinta de Olivos, las llamadas de los celulares, una inspección ocular a Olivos y el comienzo de las declaraciones testimoniales solicitadas.

#### LA PROPUESTA DE MILEI

El Presidente, Javier Milei, le propuso al exmandatario cuidarle a su mascota y que se una a "la familia de las fuerzas del 
cielo" en la Quinta de Olivos. Se 
trata de una propuesta que Javier Milei ya le había hecho a 
Alberto Fernández en enero 
pasado, cuando el exmandatario debía viajar a España.

"Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España cuidarte a Dylan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo", publicó Milei a través de su cuenta personal de X, un día después de que fuera imputado.....

"EN OLIVOS HAN PASADO DEMASIADAS COSAS"

## Lilita Carrió apuntó contra Alberto y dijo que será condenado

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

La exdiputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa 'Lilita' Carrió, se refirió a la violencia de género del expresidente Alberto Fernández contra su expareja Fabiola Yañez y aseguró que "en Olivos han pasado demasiadas cosas". En este sentido, remarcó que "todo el mundo sabía".

"En (la quinta de) Olivos han pasado demasiadas cosas, pasa que cuando hay 1 a 1 nadie se mete", dijo la líder de la CC en referencia a la relación del expresidente Carlos Saúl Menem y su exmujer Zulema Yoma.

Carrió aseguró ayer en diálogo con el periodista Ignacio Girón en CNN en Español que "todo el mundo sabía que invitaba mujeres a Olivos".

"La vida privada de los hombres y mujeres publicas es pública. La vida privada de un político sano no existe", sostuvo sobre el video que se difundió del expresidente en una situación comprometedora con la periodista Tamara Pettinato.

Para Carrió, existió la violencia de género y además hubo "una violación al derecho de la víctima al publicar la foto dónde se la ve a Fabiola Yáñez lastimada".

"Va a ser condenado, no hay dudas (del relato de Yáñez). Ni siquiera se sabia que era su mujer cuando llegó a la presidencia, se hablaba de que había otras postulantes", aseguró la dirigente de la Coalición Cívica. "Dudo que este Gobierno sea honesto, cuando dan más de \$100 mil millones de plata reservada para la SIDE están diciendo: roben como quieran", opinó la exdiputada.

Por este motivo, la dirigente de la Coalición Cívica aseguró que rechazarían la ampliación de fondos reservados para el organismo de inteligencia.

"Es la mejor forma de robar que tienen los presidentes sin que nadie te pueda decir nada", aseguró.

Además, Carrió apuntó contra el asesor estrella del presidente Santiago Caputo y aseguró que el hecho de que no lo designen con un cargo ministerial es porque "no quiere ir preso".

"Tiene un contrato de servicios, es una vergüenza. Esto es para eludir la acción penal, quiere decir que estas pensando en actuar incorrecto", concluyó.

"Todo el mundo sabía que invitaba mujeres a Olivos", declaró ante CNN la líder de la Coalición Cívica

#### ANUNCIO POR CAUSA SEGUROS

El Ministerio de Seguridad de la Nación pidió la baja de los integrantes de la Gendarmería involucrados en el proceso de definición, contratación e implementación de las pólizas de seguros durante el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.

La decisión se dio ayer a horas después de que la conducción de la fuerza quedara en manos de Claudio Daniel Brilloni, quien reemplazó a Claudio Bogado, y que desembarcó por pedido especial de la ministra Patricia Bullrich.

Según especificaron, Bullrich motorizó la acción con el objetivo de garantizar la "transparencia de los procesos y trabajar para el fortalecimiento institucional".

Por esa razón, consideraron necesario "apartar de la fuerza a aquellas personas que hubieran estado vinculadas de alguna manera" a la causa que investiga, entre otros, a Fernández, su secretaria, María Cantero, y al empresario Héctor Martínez Sosa.

De esta manera, la Gendarmería inició un proceso de sumario interno y pase a retiro de cinco integrantes de las fuerzas y responsables de las áreas involucradas.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 58/24 (2º LLAMADO)

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

Llámese à Licitación Pública Nº 58/24 por segunda vez, por la contratación del "SERVICIO DE DESAGOTE DE POZOS CIEGOS EN BARRIOS CARENCIADOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Presupuesto Oficial: \$ 67.990.000,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 67.990,00

Presentación y Apertura: 03 de septiembre 2024, 10:00 hs.

La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, frasta 24 (veinticuatro) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-2108-2024

> MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 59/24 (2º LLAMADO)

Llámese a Licitación Pública Nº 59/24 por segunda vez, la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PODA CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE ARBOLADO URBANO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Presupuesto Oficial: \$ 350,000,000,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 350,000,00

Presentación y Apertura: 04 de septiembre de 2024, 11:00 hs.

La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en días hábiles anterioresa la mencionada fecha. EEMVL-2346-2024

> MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 66/24 (2º LLAMADO)

Llámese a Licitación Publica Nº 66/24 por segunda vez, por la "RENOVACIÓN ANUAL DE 6 EQUIPOS FORTINET FIREWALLS CON DESTINO A LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Bases y Condiciones Generales y a la Nota Aciaratoria N° 1.

Presupuesto Oficial: \$ 99.722.952,00

Pliego de Bases y Condiciones: \$ 99.723,00 Presentación y Apertura: 02 de septiembre de 2024, 10:00 hs.

La respectiva documentación podra ser consultada y adquirida a través de la página web www. vicentelopez.gov.ar, hasta 24 (velnticuatro) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha.

EEMVL-2592-2024

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE EDUCACION Y EMPLEO LICITACIÓN PÚBLICA Nº 78/24

Llámesa a Licitación Pública Nº 78/24 por la contratación de la obra "TAREAS DE MANTENIMIENTO EN ZONA 1, 2, 3 y 4 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES, DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases Condiciones Particulares y de Bases y Condiciones Generales. Presupuesto Oficial: \$ 98.363.250,00

Pliego de Bases y Condiciones: \$ 98.363,00

Presentación y Apertura: 06 de Septiembre de 2024, 10:00 hs.

La respectiva documentación podrá ser consultada en la Página Web o en la Secretaria de Educación y Empleo, hasta 72 (setenta y dos) horas comidas contadas en días hábiles anteriores a la fecha de apertura y adquirida a través de la pagina web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 72 (setenta y dos) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-3546-2024

> MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 79/24

Liámese a Licitación Pública Nº 79/24 por la contratación de la obra "INFRAESTRUCTURA EN ESPACIO PÚBLICO EN BARRIO LAS FLORES, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL", en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Legales Especiales y de Especificaciones Técnicas Particulares.

Presupuesto Oficial: \$ 404,350.864,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 404.000,00

Presentación y Apertura: 09 de septiembre de 2024, 10:00 hs.

La respectiva documentación podrá ser consultada en la Página Web o en la Secretaria de Desarrollo Social (Dirección de Integración Socio Urbana), hasta 72 (setenta y dos) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la fecha de apertura y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 72 (setenta y dos) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-3212-2024 El Cronista Viernes 16 de agosto de 2024

## ECONOMÍA AL DÍA El podcast de El Cronista

Todos los días te contamos lo que pasa y te hacemos la economía más fácil.



Un nuevo capítulo de Lunes a Viernes

**ESCUCHANOS** 





## Finanzas & Mercados

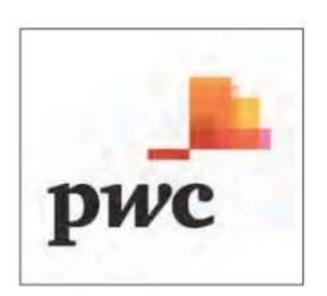

ESTABILIDAD CAMBIARIA

## Por la caída del dólar, crecen las apuestas por las inversiones en pesos y el carry trade

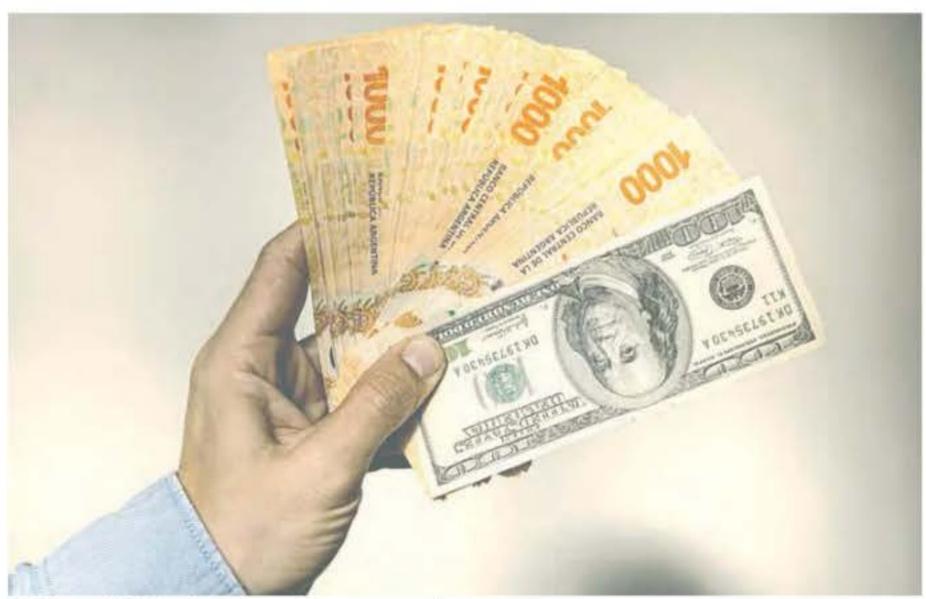

El CCL cayó 13,4% en los últimos dos meses y medio. LOS INVERSORES BUSCAN RENDIMIENTOS EN PESOS.

En los últimos dos meses y medio, el dólar Contado con liquidación (CCL) cayó 13,4%. El mercado ve una ventana para armar estrategias de inversión en pesos. Qué recomiendan

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

En los últimos dos meses y medio, el tipo de cambio contado con liquidación (CCL) pasó de \$ 1440 hasta los \$ 1265. Con esta caída y la nueva estabilidad cambiaria, los analistas ven una ventana abierta para llevar a cabo estrategias de carry trade.

Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen, detalló que tras el rally del dólar desde mayo, el gobierno anunció que comenzaría a intervenir en el CCL, medida que fue exitosa para contener la brecha. "En términos reales, el CCL sigue ubicado en un nivel históricamente alto. Está en los niveles que tenía cuando se reinstaló el cepo en 2019. Con perspectivas de que Argentina continúe su sendero hacia una macro ordenada, lo razonable es que el dólar financiero siga apreciándose en el mediano y largo plazo", afirmó Mazza.

Desde Adcap Grupo Financiero indicaron que actualmente los inversores están buscando cada vez menos dolarizar sus carteras. "Cayó mucho el apetito por dolarizar. Además, vemos que hay oportunidades de hacer carry y a ello hay que sumarle que estamos frente a un blanqueo de capitales. Por esta razón vemos un fuerte flujo de entrada de capi-

"Cayó mucho el apetito por dolarizar. Además, vemos que hay oportunidades de hacer carry trade", dijeron desde Adcap.

tales y por eso baja el CCL, operando incluso debajo del MEP y haciendo que el canje sea negativo", dijeron

Desde la mesa de trading de un banco local afirmaron que el posicionamiento en pesos en sus carteras sigue siendo mayoritario. "Vemos motivos para seguir apostando al peso de corto y mediano plazo. Creemos que estamos en una ventana para hacer carry trade, el cual está fundamentado por el ingreso de dólares para pagar impuestos, una macro que muestra una velocidad inflacionaria y devaluatoria más suave y un compromiso fiscal del Gobierno que permite anclar expectativas sobre los pesos", dijeron desde el banco.

#### ¿POR QUÉ CAE EL DÓLAR?

A la hora de entender los motivos de dicha dinámica bajista, el análisis es multicausal. La prudencia fiscal y la eliminación de las canillas de emisión monetaria permiten anclar expectativas en el mercado, lo cual se traduce en una menor presión cambiaria y una apreciación del tipo de cambio financiero. A ello se le suman cuestiones coyunturales como la intervención del BCRA en el CCL, junto con variables impositivas de corto plazo.

Lisandro Meroi, Research Analyst de TSA Bursátil, coincide en que la baja del dólar está relacionada con el anuncio por parte del equipo económico de que intervendrían en el mercado del CCL. Sin embargo, también indicó que existen otras variables en juego. "A priori, daría la impresión de que la intervención del gobierno estaría por detrás de esta dinámica, aunque no hay consenso sobre que sea la razón principal. Esto se complementa con otros anuncios como la posibilidad de un repo para cubrir vencimientos de deuda, intentando llevar calma a los mercados, y un contexto de monedas regionales que muestra cierta apreciación desde principios de agosto".\_\_\_

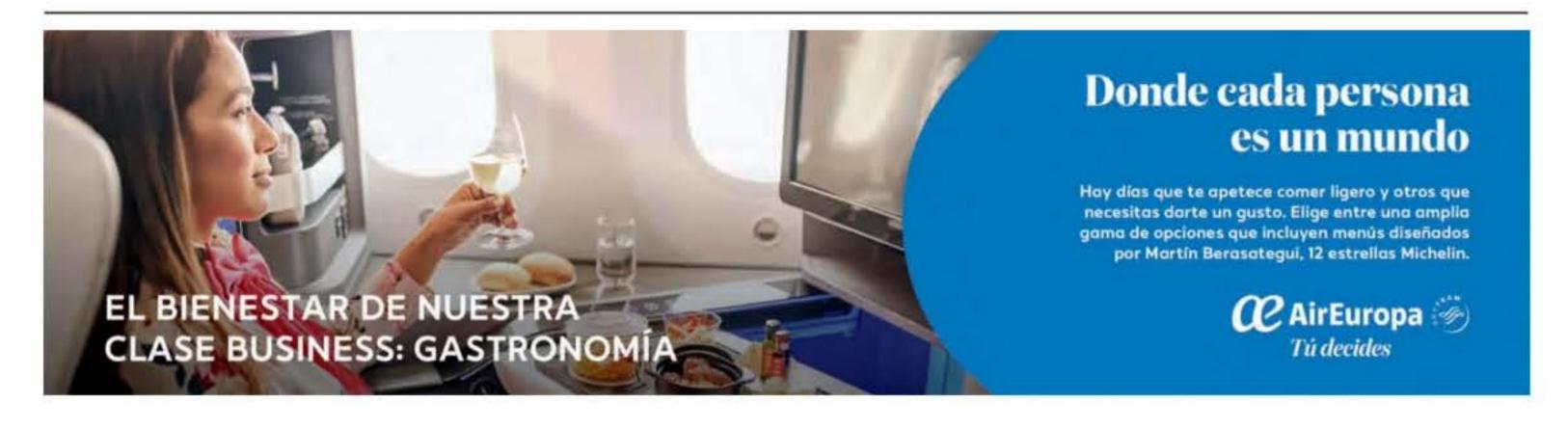

EL CÁLCULO MONETARIO DETRÁS DE LA DECISIÓN

## La apertura del cepo de Milei tiene fecha probable: tras las elecciones de 2025



En el Council of Americas, Milei describió otra fase sorprendente para su plan monetario.

Dijo que saldrá cuando la base monetaria, hoy de \$22,6 billones sea igual a la base monetaria ampliada, que incluye los depósitos del Tesoro en el BCRA más LeFi, está en la zona de \$47,7 billones

#### Mariano Gorodisch

\_ mgorodisch@cronista.com

El presidente Javier Milei dio a entender el miércoles que se saldría del cepo cambiario luego de las elecciones de medio término, porque, dijo, se concretará cuando la base monetaria, hoy de \$ 22,6 billones sea igual a la base monetaria ampliada, que incluye los depósitos del Tesoro en el BCRA más las LeFi, hoy en la zona de \$ 47,7 billones.

"El riesgo de liberar ahora es que otra devaluación volvería a acelerar la inflación al menos unos meses, siendo difícil estimar el impacto en opinión pública. El riesgo de esperar, y mantener el cepo mucho tiempo, tiene que ver con las reservas: es que mientras haya brecha el BCRA no acumulará divisas, ya que se pudo al principio de 2024, pero por un tipo de cambio súper alto, por el

desplome de la actividad y, fundamentalmente, por la calendarización de importaciones y eso dificultará bajar sensiblemente el riesgo país", revelan en la consultora 1816.

Es difícil saber qué nivel de reservas dispararía escenarios inestables, pero hoy calculan un negativo de u\$s 5100 millones restando pagos de Bopreal a 12 meses y de aquí a enero inclusive hay que pagar u\$s 4500 millones de soberanos, provinciales y FMI neto de desembolsos.

Si la suma de MULC y recaudación del blanqueo es neutra hasta enero, significa que si no se consigue financiamiento habrá que ir a buscar valores otra vez mínimos de reservas para principios 2025.

En LCG coinciden en la cifra de reservas netas negativas: las sitúan en -u\$s 5200 millones, a mitad de camino respecto al

"El riesgo de liberar ahora es que otra devaluación volvería a acelerar la inflación al menos unos

meses"

El riesgo de esperar, y mantener el cepo mucho tiempo, tiene que ver con que el BCRA no acumulará divisas

nivel heredado: "Siguen las dudas sobre si el flujo de entrada de dólares será suficiente para cubrir el flujo de salida de corto y mediano plazo, hasta que se pueda tener acceso de nuevo a los mercados. A grandes rasgos, quedan pendientes pagos hasta fin de año por u\$s 1100 millones en bopreales y u\$s 300 millones netos al FMI: u\$s 1100 millones de pagos y u\$s 765 millones de desembolsos".

En enero se suma la exigencia de u\$s 4500 millones por nuevos servicios de los Bonares y Globales. Todo esto en un contexto en el cual los pagos por importaciones se intensificarán a partir de habilitar dos cuotas en lugar de cuatro, y las exportaciones seguirán afectadas por cuestiones estacionales, en medio de precios internacionales más bajos.

A favor, el acuerdo con el BID incluye nuevas operaciones de crédito previstas para lo que resta del año por u\$s 2100 millones adicionales, lo que habrá que confirmar. Lo mismo que el Repo con bancos que el ministro de Economía, Luis Caputo, dice estar negociando.

Por ahora, sigue sorprendiendo para bien la sostenida participación del sector agropecuario en las ruedas del segmento oficial, ya que al aportar en torno a u\$s 100 millones diario continúa explicando más de la mitad del volumen.

"Por la negativa, está situación pone en evidencia el aporte por debajo de lo esperado del resto de los sectores. Parece que la energía ayudó a fines del verano, pero no pudo aportar mucho en estos meses", señalan desde la consultora Outlier.

Con las ruedas transcurridas en agosto, el BCRA lleva comprados u\$s 244 millones en un mes que estadísticamente es vendedor en casi u\$s 200 millones, aunque con amplia dispersión en los extremos y con el cierre mensual, que suele ser vendedor, todavía pendiente.

Las reservas brutas acumulan una mejora de algo menos de u\$s 1200 millones. Hasta el 9 de agosto, ultima información disponible del BCRA, los encajes en moneda extranjera acumulaban un avance de u\$s 970 millones y los depósitos del gobierno una caída de unos u\$s 160 millones. Con lo cual, menos de un tercio de la señalada mejora de las reservas brutas impactaba en netas.

#### SIGUE DE COMPRAS

El BCRA sigue comprando y acumuló u\$s 29 millones más, con lo cual sigue gustando el buen nivel de volumen de exportadores que se nota en la rueda. Mientras el blue bajó \$ 5 a \$ 1350, los financieros subieron a \$ 1275 el MEP y \$ 1278 el contado con liquidación, ambos casi 1% arriba. Nicolás Cappella, de la mesa de IEB, cree que hubo mucho cierre de carry en los niveles de entre \$ 1260 y \$ 1270, que ya fue piso tres veces.\_\_

RESOLUCIÓN CNV

#### Organismos internacionales ahora podrán avalar salidas al mercado

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dio un paso para ampliar el mercado de capitales permitiendo, a partir de ahora, que los organismos financieros internacionales puedan desempeñar el rol de garantes de emisiones en el mercado de capitales.

En tal sentido, el miércoles por la tarde aprobó la Resolución 1013/24 de que permitirá sumar a los organismos multilaterales de crédito a las "Entidades de Garantía". Ese universo de instituciones tiene la capacidad de avalar y responder con sus mecanismos de acción el 100% de las emisiones de deuda en el mercado. Está integrado por entidades financieras, fondos de garantía registrados y las SGR.

Con esta medida, se busca potenciar el financiamiento de las pymes y el desarrollo de los instrumentos de dicho mercado, dijo la CNV

En primera línea se anotó BID Invest, el brazo de promoción de inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, que "ya ha manifestado su voluntad de actuar en dicho caracter", dijo la CNV.

Los organismos multilaterales de crédito, "en virtud de su solidez financiera y carácter internacional, son actores claves en el financiamiento de proyectos en el país", sostuvo la CNV en un comunicado.

"Además, cuentan con la capacidad y experiencia necesaria para actuar como garantes, y su inclusión en la nómina de entidades habilitadas para Garantizar Instrumentos en el Mercado de Capitales ayudará a promover un entorno más favorable para las inversiones", agregó el organismo que encabeza Roberto Silva.\_\_\_

#### **EDICTO**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaria Nro. 4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que OBORIN, SERGEI, PASN" 66 0383390, RUSO, solicità la declaración de Carta de Ciudadania Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministeno Público. Publiquese por dos dias dentro de un plazo de quince días. Buenos Aires, en la fecha que surge de la firma electrônica al pie de la presente. FDO: CONSTANZA BELEN FRANCINGUES 2024 07 31



Economía logró imponer a las Lecap como instrumento de referencia en pesos. BLOOMBERG

LAS EXPECTATIVAS HASTA FIN DE AÑO

## Prevén inflación de 3,5% en agosto y empuja apuestas a tasa fija en pesos

Las Lecap, en el centro de la escena. El efecto blanqueo sobre el dólar financiero. Un informe de HSBC contempla que el 2024 cerrará con inflación de 118%; para el JP Morgan será de 135 por ciento

\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

Lentamente, el secretario de Finanzas Pablo Quirno va extendiendo la curva de rendimientos en pesos de la mano de las Lecap (Letras del Tesoro capitalizables en pesos). El miércoles se colocaron por primera vez estos papeles con vencimiento en junio del 2025 y con una tasa mínima del 3,95% efectiva mensual por un monto de \$1,59 billones, dejando desiertos todos los otros instrumentos que estaban en el menú de opciones. Las expectativas de una inflación a la baja y el dólar bajo control (en el sentido amplio de la palabra, incluyendo cepo) influyó en estas apuestas a diez meses, un plazo muy largo en los tiempos argentinos.

"El lunes, antes de que se publicaran las bases de la subasta, la Lecap más larga de la curva (con vencimiento en marzo de 2025) tenía un retorno de 4,08% mensual. Durante las últimas dos sesiones, la curva de rendimientos se ajustó al nuevo valor de junio en oferta, observándose una compresión de tasas acorde con el nuevo instrumento, en particular la Lecap de marzo, que cerró con un rendimiento de 3,85%" destacó ayer un informe de Portfolio Personal Inversiones.

Cabe recordar que estos papeles son a tasa fija. Pagan una renta que se capitaliza mensualmente hasta la fecha de vencimiento. Los intereses se van generando mes a mes, se transforman mensualmente en capital, el cual se reinvierte a la misma tasa de interés. Las Lecap pagan renta aplicando el interés compuesto.

Precisamente la tasa fija es la clave con expectativas de inflación a la baja. Ayer llamó la atención, por el optimismo mostrado, un informe del HSBC. "La inflación ha caído más rápido de lo esperado, impulsada por la estabilidad prolongada del peso, una profunda caída de la actividad económica

y la postergación de los aumentos de precios regulados destinados a reducir los subsidios a la energía. Ahora esperamos un IPC de agosto del 3,5%", se destaca en el reporte realizado por Jorge Morgenstern, Senior Economist de esa entidad.

"Creemos que el IPC de septiembre podría situarse por debajo del tres por ciento. Las autoridades se han comprometido a reducir los impuestos a las importaciones y a las compras de divisas (impuesto PAIS, del 17,5% al 7,5%) en septiembre y permitir que esto se convierta en otra fuente de desinflación, reduciendo el tipo de cambio efectivo" agregó para concluir que recortan la previsión de inflación para el cierre de 2024 "al 118% (del 130%)".

Más cauto se mostró el JP Morgan. "La inflación núcleo volvió a mostrarse resistente a la baja en el 3,8 % mensual, pero por debajo del promedio mensual del 4,6 % de los tres meses anteriores", señaló el reporte de Lucila Barbeito y Diego Pereira. "Creemos que la inflación promedio del tercer trimestre de 2024 será del 4,3 % mensual, con un repunte modesto en el cuarto trimestre (promedio mensual del 5 %), suponiendo que se realice la transición a un nuevo marco de política cambiaria a finales de año. Esto es coherente con una previsión de inflación para finales de 2024 del 135%" destacaron.

En este contexto de posicionamientos en las Lecap de largo plazo se mueven en sintonía las operaciones en el Matba Rofex, con expectativas de tasas implícitas en descenso. La impresión tras el discurso de Javier Milei en el Council of the Americas es que el cepo se mantendrá más tiempo del originalmente previsto. El blanqueo ayuda a contener la brecha.

"Siga, siga" parece ser la regla.\_\_\_ BLANQUEO A LA VISTA

### Desmontan controles para las transferencias de dólares entre cuentas

\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

El Banco Central dejó sin efecto una serie de medidas de control para la transferencia de dólares entre cuentas, algunas de ellas vinculadas con los procedimientos "conozca a su cliente" que rigen el cuidado en la actividad financiera.

A través de la comunicación A 8080, el BCRA resolvió dejar sin efecto dos puntos en las reglamentaciones del Sistema Nacional de Pagos vinculados con las transferencias. Una de ellas, es la del punto 6.4. de las normas sobre "Sistema Nacional de Pagos -Transferencias - normas complementarias", dentro de la normativa sobre transferencias electrónicas.

El capítulo 6.4. enumera "Motivos válidos de rechazo por parte de la entidad receptora para operaciones en moneda extranjera", que contempla: en 6.4.1., "sospecha de que la transferencia esté asociada a un incumplimiento de la normativa sobre compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para la formación de activos externos". También pide que se informe al cliente.

Así, podrían caducar los bloqueos a operaciones como las compras de dólar ahorro, en las que, por ejemplo, se hubiera, con anterioridad accedido al dólar MEP o tener subsidios de la ANSeS.

El 25 de julio pasado, el BCRA ya había flexibilizado los criterios para acceder a los dólares financieros, lo que permite ahora acceder a comprar dólar MEP o CCL a beneficiarios de subsidios actuales o durante la pandemia.

La otra norma que derogó el central es el punto 4.3. de las normas sobre "Sistema Nacional de Pagos - Transferencias". Allí se describe un esquema provisorio que rigió con anterioridad del 6.4.2. y que se refiere a la política de "conozca a su cliente".

Allí prescribía los "recaudos especiales a tomar de manera previa a la efectivización de una transferencia, a los fines de continuar con la política de minimizar el riesgo, particularmente con respecto a las cuentas que presenten algunas de las siguientes características: I) Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente. II) Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura. III) Cuentas que no hayan registrado

Ahora no se podrán rechazar transferencias de dólares por sospechas de compra irregular de la divisa

El 25 de julio ya se había desmontado la prohibición de compra de dólares para beneficiarios de subsidios de la ANSeS

depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.

En gran medida, estas disposiciones bloqueaban el acceso al dólar ahorro realizado a través de distintas cuentas adoptadas en billeteras virtuales y para los cuales se estructuraban organizaciones para acceder a los cupos de u\$s 200 al dólar oficial, hasta diciembre del año pasado.\_\_\_



Se trata de normas que fueron adoptadas en el contexto de las limitaciones al dólar ahorro.

MEJOR CLIMA FINANCIERO GLOBAL

## El riesgo país perforó los 1500 puntos en un contexto de mejoría

Las acciones se dispararon tras datos macro positivos en EE.UU, que auguran un aterrizaje suave. Los activos locales, impulsados por el rally global y mejoras locales

Julián Yosovitch

jyosovitch@cronista.com

El mercado local tuvo ayer una buena jornada, alentada por un contexto internacional favorable para los activos financieros. El S&P Merval subió dos por ciento. En Wall Street, las acciones argentinas que registraron las mayores ganancias fueron IRSA, que mejoró 6,45%, seguido por Mercado Libre que avanzó 4,4%, mientras que Cresud, BBVA Argentina, TGS, Edenor y Corporación América, registraron ganancias de entre 2,7% y cuatro por ciento.

La renta fija local también mostró avances ayer, con ganancias de entre 0,5% y 1,1%. Esto hizo que el riesgo país apunte a la baja, perforando las 1500 unidades: cerró en 1493 puntos básicos.

El viento de cola provino desde el exterior ya que las acciones estadounidenses subieron con fuerza. El Dow Jones trepó 1,2%, mientras que el S&P 500 ganó ayer 1,4 por ciento. Por su parte, el índice Nasdag, del sector tecnológico, evidenció una suba de 2,1 por ciento.



Wall Street recuperó gran parte de las pérdidas sufridas en agosto.

El mercado espera con un 75% de probabilidad ver un recorte de 25 puntos básicos de la Fed en de septiembre.

La renta fija subio ayer entre 0,5% y 1,1%. Esto hizo que el riesgo país apunte a la baja, perforando los 1500 puntos

Con el actual avance de las acciones, el mercado recuperó gran parte de la caída evidenciada la semana pasada, provocada durante un contexto de mayor volatilidad financiera internacional.

Desde el piso del lunes de la semana pasada hasta la actualidad, el S&P 500 subió 8 por ciento. Aun así, todavía el índice se ubica 2,5% debajo de sus máximos alcanzados previamente.

#### MENOS RIESGOS RECESIVOS EN EEUU.

Las ganancias en las acciones se dieron luego de la publicación

de las ventas minoristas de EE.UU., que se aceleraron en julio y muestran que el consumo resiste, incluso frente a los altos precios y los costos de endeudamiento.

Las ventas minoristas en los EE.UU. aumentaron 1% en julio, por encima del 0,4% que esperaba el mercado. Por su parte, las ventas minoristas core crecieron 0,4% en julio, por encima del 0,1% que proyectaban los economistas en Wall Street.

Con una inflación en EE.UU. que apunta a la baja, junto con un desempleo al alza (4,3%), pero con ventas minoristas estables, todo hace pensar que la economía podría dirigirse hacia un soft landing, es decir, menos riesgos recesivos. Todos estos datos combinados significan que la Fed no necesita apresurarse a recortar las tasas en 50 puntos básicos, probablemente en septiembre.

Por esta razón, el mercado espera recortes de tasas de la Fed pero de manera más gradual, es decir, de 25 puntos básicos. Actualmente el mercado incorpora con un 75% de probabilidad las chances de ver un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre. En cambio, espera con un 25% de probabilidad ver un recorte de 50 puntos básicos para la próxima reunión.\_\_\_

## Te hacemos la economía más fácil

Seguinos

@cronistacom ) (f) (🕲 🛞 (d) (in)











## Negocios



#### Latam suma vuelos desde Aeroparque

Desde el 27 de octubre, operará 35 frecuencias semanales a Santiago, 31 a Sao Paulo y 14 hacia Lima, un 27% más que su oferta actual.

LA DEFINICIÓN PARA PRODUCIR UN NUEVO MODELO SE ESPERA DESDE 2022

# Por el RIGI, Renault retoma impulso para un proyecto de 300 millones de euros



Renault proyecta comercializar 4000 unidades del Kardian este año y 10.000 en 2025; aportaría el 20% de sus ventas en el país

Aunque la industria automotriz aún no está oficialmente dentro del régimen, sus condiciones beneficiarían la reactivación del desembolso, en el que se está trabajando desde hace más de dos años

FENVIADA ESPECIAL



Lola Loustalot lloustalot@cronista.com San Juan

El cambio del rumbo económico que inició Javier Milei, la apertura de las importaciones y la implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) revivieron una inversión de 300 millones de euros de Renault en la Argentina. Se trata de un desembolso que se enmarca dentro de un plan regional que el rombo tiene en carpeta para todas sus plantas en América latina, dentro de las cuales aparece la de Santa Isabel, en Córdoba.

Así lo confirmó Jorge Portugal, vicepresidente de Ventas y Operaciones de Renault para América latina, en el marco de la presentación realizada en la provincia de San Juan del SUV Kardian, el nuevo modelo del rombo que llegará al país importado desde Brasil y que se empezará a comercializar en los concesionarios este mes.

"La apertura de las importaciones fue una buena señal para el mercado. No sólo por el "Aunque la industria aún no está incluida en el RIGI, creemos que el régimen serviría para nuestro proyecto"

El desembolso se enmarca dentro de un plan regional de inversiones para América latina incremento de volumen, sino que le permite al consumidor tener una oferta más amplia de productos, con más modernidad y tecnología. Esto, además obliga a la fabricación nacional a adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas, lo que, como consecuencia, abre la expectativa para las inversiones locales", explicó a Portugal a El Cronista.

El proyecto de invertir 300 millones de euros, develado en octubre de 2022, tenía el objetivo de sumar un nuevo modelo a la planta de Santa Isabel, donde, hoy, Renault produce la pick-up Alaskan, los dos modelos Kangoo (Express y Stepway), el Sandero, Logan y la Nissan Frontier. El entonces Secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, develó en un acto que el objetivo era obtener la producción de la pick-up chica Oroch, que hoy se fabrica en Brasil.

"Tenemos un plan de inversión en América latina que es bastante agresivo. En el caso de la Argentina, tenemos un proyecto en cartera que está avanzado y, si bien aquel anuncio fue algo anticipado, ya que había una necesidad de dar buenas noticias, ahora está mucho más cerca", aseguró Portugal.

En este sentido, resaltó la necesidad de la industria automotriz de acceder al marco normativo que diseñó el Gobierno para atraer grandes inversiones en sectores estratégicos: "Aunque la industria aún no está incluida en el RIGI, creemos que el régimen serviría para nuestro proyecto. Estamos trabajando junto a Adefa (N.d.R.: la asociación de las fábricas productoras de vehículos en el país) para que las condiciones de la normativa alcancen a la industria de manera oficial".

En octubre de 2022, tras el anticipo de De Mendiguren, Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, había explicado a este medio que era un proyecto con "perfil exportador muy significativo: será 60% o 70% para exportación". "Nos permitirá, si todo llega a buen puerto, llevar nuestra fábrica a tres turnos. Ese es el sueño de cualquier industria automotriz: trabajar a su máxima capacidad", dijo en ese momento.

La presentación del Kardian es, además, el primer paso en la nueva estrategia de la compañía. Posicionado en la parte superior del segmento B-SUV, el modelo "viene a elevar el valor de la marca porque es un vehículo con mucha más tecnología y diseño que los anteriores", explicó Portugal.

De esta manera, Renault no buscará crecer en participación de mercado -hoy tiene un market share del 9,2%, según datos de Acara- sino que dejará de lado los segmentos pequeños y económicos, que son los que, usualmente, dan volumen de ventas y apuntará a modelos más complejos. Las proyecciones de ventas del Kardian son de 4000 unidades para 2024 y de 10.000 unidades para el año que viene, lo que significaría el 20% de las ventas del rombo en el país.\_\_\_

Negocios Viernes 16 de agosto de 2024



Macri llamó al sector a una mesa de acuerdos, respetando el derecho y la propiedad privada

QUIEREN EVITAR EL FRENO DE PROYECTOS

## Desarrolladores piden definiciones sobre el código urbano porteño

Los empresarios del real estate encara el debate con el Gobierno de la Ciudad para no desalentar las inversiones, en un momento en que se están dando las condiciones para el crecimiento

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

La industria del Real Estate se encuentra ante la expectativa de un 2025 de importante salto para las desarrolladoras, en el marco de una serie de condiciones de mercado que empiezan a darse favorablemente, pero mantiene la preocupación sobre el impacto de los cambios normativos ya implementados en la Ciudad de Buenos Aires interpretados como un cambio de reglas para el inversor.

En el marco de la Expo Real Estate que culminó ayer en el Hotel Hilton de Puerto Madero, los desarrolladores tuvieron un encuentro con el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y con el secretario de Desarrollo Urbano, Alvaro García Resta, en el que se buscaron algunas certezas y compromisos de diálogo para que el reordenamiento tenga el menor impacto posible en los proyectos de la ciudad.

La semana pasada el Gobierno de la Ciudad suspendió los permisos de las construcciones y reformas inmobiliarias por 180 días o hasta la sanción del nuevo Código Urbanístico (CUR) con el objetivo de evitar construcciones indiscriminadas e ingreso de autorizaciones apresuradas, lo que ya está disponible para su análisis en la Legislatura.

"Nuestro objetivo con la actualización del Código Urbanístico es preservar la identidad de cada barrio sin frenar el desarrollo y el crecimiento económico. No se trata de estar a favor de uno ni en contra de otro, sino de equilibrar ambos con la responsabilidad de garantizar el desarrollo sustentable y sostenible", explicó Macri a los referentes del sector.

Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), destacó el compromiso del Jefe de Gobierno de impulsar la aprobación del nuevo CUR durante la vigencia de los 180 días de suspensión de los trámites y la ratificación pública de que la suspensión no se extenderá a otra zonificación.

"Es muy bueno tener un diálogo adulto y fluido con el Jefe de Gobierno, poder decirle lo que nos preocupa, que nos entienda y que podamos llegar al mejor acuerdo posible. Pero lo más importante: acordamos que tenemos que trabajar en equipo para impulsar el acceso a la vivienda para la clase media en Buenos Aires, ahora con crédito hipotecario" dijo Tabakman al resaltar que la ciudad tiene potentes herramientas para ayudar a lograrlo.

La medida había generado el rechazo de la CEDU, pero también de la Asociación Empresaria de la Vivienda (AEV) y de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

Gustavo Llambías, socio de Real Estate Developers y vicepresidente de la AEV, explicó: "El Poder Ejecutivo tiene la facultad de proponer las modificaciones, pero nos parece objetable que se apliquen decretos suspensivos de ciertas zonas porque una ley se cambia por la que sigue para darle tranquilidad al inversor. Está de por medio la confianza de los inversores y si se las medidas se malinterpretan las inversiones se paran".

Por su parte, Manuel Estruga, CEO y fundador de Fidez Group, aseguró que la presente discusión "tiene mucho impacto en el sector, porque todo cambio de códigos urbanísticos, reglas de juego o capacidad edilicia y de incentivos para una zona tiene que ser a largo plazo. El sector piensa a ocho, 10 o 20 años según el desarrollo y eso requiere estabilidad por lo que hay que ver los alcances de los cambios".....

FRACASÓ OFERTA SALARIAL DE PIRELLI

### La industria del neumático vuelve a estar en alerta

\_\_ Juan Manuel Compte

\_\_\_ jcompte@cronista.com

El fabricante de cubiertas Pirelli presentó este jueves una última propuesta salarial que no sólo fue rechazada por el gremio, sino que tampoco contó con el apoyo de Fate ni de Bridgestone. En consecuencia, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) dio por rota la negociación paritaria y se declaró en estado de alerta.

Hace dos años, el sector protagonizó uno de los conflictos sindicales más feroces de los últimos tiempos, con cinco meses de paros y bloqueos que llevó al freno total de la producción de neumáticos, que también arrastró a la industria automotriz. Hubo paz después de un acuerdo con mecanismos de ajustes que le garantizaron al gremio estar por encima de inflación.

Este año, la negociación se fraccionó por períodos. El mes pasado, se había acordado un 4,6% remunerativo y acumulativo para los haberes de junio, calculado sobre los haberes de mayo. Quedaba por definir la suba de julio, a partir de los salarios del mes previo. La negociación paritaria transcurrió en un clima tensionado por los pedidos de apertura de procedimientos preventivos de crisis (PPC) por parte de Fate y de Bridgestone.

Ayer, a través de una audiencia virtual, Pirelli propuso un aumento del 4% acumulativo y remunerativo sobre los valores y adicionales vigentes al 30 de junio, a partir del 10 de julio, con la promesa de continuar analizando la situación mes a mes para la siguientes actualizaciones.

Fate y Bridgestone expresaron "no estar en condiciones" de acompañarla. "Tal como venimos advirtiendo hace años, la actividad del neumático, desde hace tiempo, se encuentra atravesando una situación compleja, que combina -entre otras variables- una fuerte contracción de la demanda, pérdidas en el mercado exportador, un auemnto sostenido de los stocks y de los costos operativos, todo ello, dentro de un marco de baja competitividad", argumentaron.

Esto dio pie a la respuesta de Alejandro Crespo, secretario general del Sutna. "La falta de una propuesta unificada y, por tanto, válida de las patronales, habiendo transcurrido ya un mes y medio sin propuesta sa-

Bridgestone y Fate expresaron no estar en condiciones de acompañar la propuesta de Pirelli

larial válida alguna, rompe la negociación en el caracter de la buena fe y plantea, de hecho, un intento de imprimir una rebaja salarial", se lee en el acta de la audiencia.

"Por todo esto, el gremio del neumático queda en estado de alerta y movilización", agregó.

Trabajo citó a una nueva audiencia el jueves próximo.

La relación del Sutna con las fábricas es de alta inflamabilidad. Crespo se ve seguido las caras con las empresas en distintas audiencias, tanto de Trabajo como de Provincia. El Sutna rechazó los pedidos de PPC de Fate y Bridgestone.



Alejandro Crespo, del Sutna, dio por rota la negociación paritaria

BAJA DE PRECIOS Y OFERTAS

## Primeras marcas salen con fuertes campañas para adaptarse a los bolsillos ajustados



Pampers retrotrajo sus precios a los que tenía el verano pasado

Valores congelados, promociones con descuentos y hasta rebajas de precios son la estrategias de las empresas para sostener las ventas. El caso de Pantene, Pampers y Always

El Cronista

Buenos Aires

Promociones, rebajas y precios congelados. Las marcas buscan formas cada vez más creativas para adaptarse a los bolsillos ajustados de los consumidores, en un contexto de inflación y caída del consumo, que según datos de la Cámara Argentina de Comercio mostró una baja del 9.8% interanual al cierre del primer semestre.

Para los productos de primeras marcas, las grandes compañías tomaron la delantera con acciones agresivas para ofrecer mejores precios, más allá de los reintegros y promociones de bancos y billeteras digitales que traccionan las ventas en los comercios. Desde medicamentos hasta productos de higiene y limpieza, pasando por alimentos de primera necesidad; se fueron sumando con acciones con impacto.

Esta semana Pantene, Always y Pampers fueron las marcas que salieron fuerte a seducir a los consumidores. Anunciaron que retrotrajeron sus precios a los que tenían durante el verano pasado, con una campaña a la que llamaron 'Marcas de Primera'.

"Marcas de Primera son las que no bajan la calidad, bajan los precios. Marcas de Primera son las que en los momentos de crisis dejan de ganar, para que vos no pierdas", dice el video de la promoción.

Desde julio, estas marcas están en poder de Grupo Newsan, que compró los activos de Procter & Gamble Argentina. Tras esa transacción el grupo argentino se quedó, además con otras etiquetas icónicas como Gillette, Head & Soulders y

"Tomamos la operación de las marcas hace un mes y medio y a partir de un trabajo hecho puertas adentro vimos que había espacio para tratar de recuperan volumen con la baja de precios", explicó Luis Galli, CEO

Las primeras marcas tomaron la delantera con acciones agresivas para ofrecer mejores precios

"Vimos que había espacio para recuperar volumen de ventas", dijo Luis Galli, CEO de Newsan

de Newsan.

La elección de estas tres marcas, agregó, se debió a que eran las que más estaban sufriendo la caída del consumo. En tanto, para las otras etiquetas del portafolio la decisión fue no aumentar los precios en un contexto inflacionario.

"Tratamos de que cambie la tendencia de elección de segundas marcas y tener más

competitividad en góndola, que el consumidor nos siga eligiendo en épocas de crisis", destacó el ejecutivo y agregó que con la repercusión lograda, es posible que la campaña tenga una retribución mayor de la esperada.

La posibilidad de ganar participación de mercado son claves en un año en el 60% de los argentinos bajó su nivel de consumo respecto de 2023, según un relevamiento de la consultora Taquion.

Hasta ahora, para paliar la caída del consumo las marcas venían ofreciendo descuentos y precios congelados por un tiempo limitado. Hace apenas unos meses, laboratorios como Elea y Bayer habían lanzado promociones con descuento para algunos medicamentos de venta libre, sobre los que mantuvieron los precios sin ajustar por el impacto de la inflación, en meses donde el índice general crecía por encima del 8%.

En el segmento supermercados, con el lema "Defendiendo precio y calidad", Carrefour fue una de las empresas pioneras de esta práctica, que en su caso empezó hace siete años y se fue renovando. En esta ocasión. mantendrá fijos los precios de 1500 productos de marca propia. En una primera instancia la acción iba a terminar el 15 de

julio, pero luego se decidió extenderla un mes más hasta el 15 de agosto.

Entre los supermercado, Día se sumó con productos a los que señala como 'Baratísimos' y Changomas incluyó marcas de primera línea a su promoción 'Changazo' y 'Ofertazos XXL'.

Por su parte, este año la alimenticia Swift Argentina que anunció "El Pacto Swift" con el cual asumió el compromiso de reducir y mantener los precios de algunos de sus productos más elegidos por 60 días.

El sector cervecero tuvo una fuerte baja en las ventas en relación con el año pasado. Para amortiguar la caída las dos principales compañías buscaron dar pelea con una batería de promociones. El objetivo era lograr que el invierno sea menos duro.

Quilmes lanzó el "Pacto Quilmes" es un compromiso de sostener fijo el precio de la Quilmes Clásica de litro, y a la vez los consumidores podrán canjear cuatro envases vacíos por una gratis en 250.000 puntos de venta. En tanto, CCU realizó promociones para las latas de su marca masiva, Schneider, y se vio forzada a redigir los planes de marketing que tenían para el resto del año y concentrarse en promociones para la temporada baja\_\_\_

El Cronista Viernes 16 de agosto de 2024

## Info Technology



#### Microsoft anunció el fin de Windows 10

La empresa de Redmond detalló que dejará de dar soporte al sistema. La fecha de caducidad será el 14 de octubre de 2025

#### Cristina Palmaka

Presidenta de SAP Latinoamérica y Caribe

# "Argentina avanzó rápido hacia la nube y las compañías pudieron ser ágiles en momentos de crisis"

La transformación digital no se detiene y, en paralelo al avance de la nube, llega el turno de la IA. La visión de SAP sobre este fenómeno

#### LA ENTREVISTA

— Adrián Mansilla
— amansilla@cronista.com

ara conocer la situación en Latinoamérica y la Argentina, El Cronista dialogó con Cristina Palmaka, presidenta de SAP Latinoamérica y El Caribe. Esta empresa es líder mundial en software empresarial y recientemente reportó sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024, que marcan el 37º período consecutivo de crecimiento de doble dígito en ingresos por ventas de soluciones en la nube en la región.

#### — ¿Cómo progresó SAP a nivel global y en la región en los últimos años?

-- Tuvimos resultados muy positivos. La estrategia que SAP implementó hace algunos años de hacer el cambio hacia la nube está en la dirección correcta. Tenemos las ofertas de nube privada, que llamamos RISE, y de nube pública, que se llama GROW. Logramos resultados espectaculares de crecimiento y de revenue, lo que confirma que la estrategia que la compañía tomó, una empresa de 50 años que decidió cambiar del modelo on-premise de software propietario al camino de Cloud, está yendo en la dirección correcta. Argentina ha sido muy adelantada en los movimientos hacia Cloud. Fue uno de los países que más rápido avanzó en este camino, lo que demuestra que las compañías pudieron ser ágiles y eficientes en momentos de crisis.

#### — ¿Cuándo viró la tecnología de SAP hacia la nube y cómo evolucionó en Argentina?

-- El cambio comenzó hace

unos 12 a 15 años, cuando la compañía empezó a mirar lo que los clientes iban a necesitar. En ese momento se hablaba muy poco de nube. Comenzamos primeramente con adquisiciones para complementar nuestro portafolio. Hicimos adquisiciones como SuccessFactors para la gestión de personas, Hybris para e-commerce, y Ariba para procurement.

Hace unos 10 años comenzó la consolidación de las adquisiciones y nuestro movimiento del core hacia Cloud. Alrededor de hace 5 a 7 años, nuestro core empezó a tener soluciones en Cloud. Al principio fue algo bastante tímido debido a las preocupaciones sobre seguridad y ubicación de los datos.

En los últimos cinco años, tanto Argentina como otros países de la región empezaron a adoptar más rápidamente estas soluciones. Se aceleró más con los temas de ciberseguridad en los últimos dos o tres años. Las organizaciones empezaron a entender el valor y la agilidad que podía traer para empresas de todos los tamaños.

Más acá en el tiempo lanzamos una solución llamada RISE, que incluye el core y una capa de servicios que permite a compañías de cualquier tamaño, especialmente las más pequeñas, contar con todo este manejo por parte de SAP.

#### -- La IA genera hoy mucho interés, ¿cómo la abordan?

-Venimos trabajando con inteligencia artificial desde hace algún tiempo. Este año se definió globalmente una estructura enfocada en IA y tenemos un Chief Artificial Intelligence Officer. En SAP entendemos la IA como Business AI, porque somos una

compañía B2B. Hoy manejamos

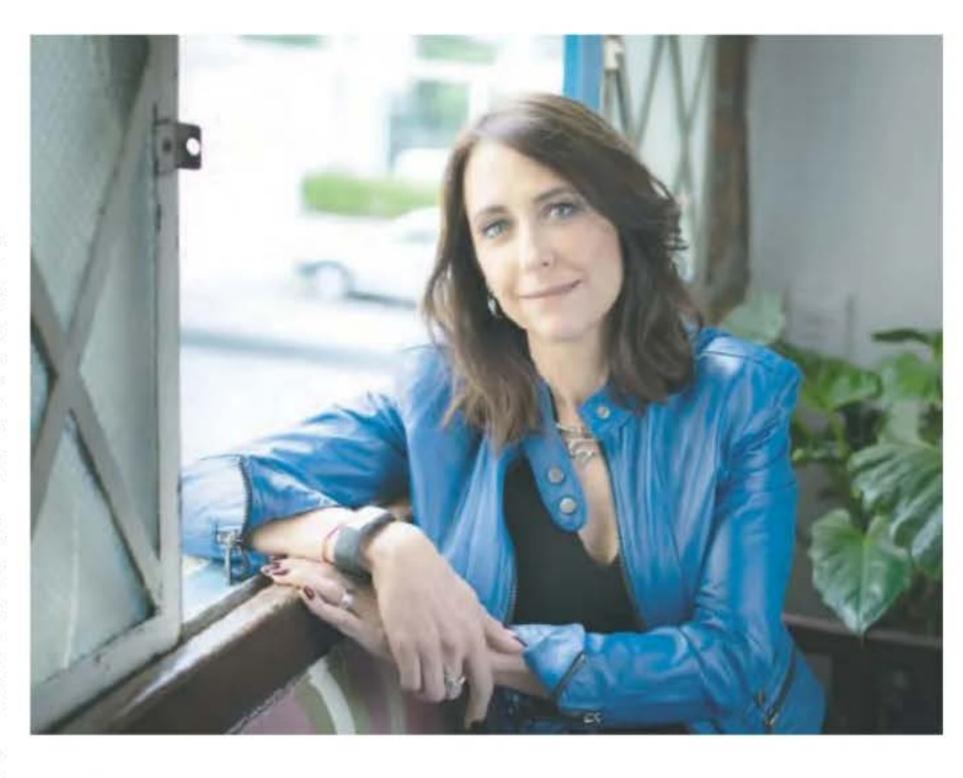

"Decidimos que la inteligencia artificial sea una herramienta presente en todo nuestro portafolio, embebida en todas las soluciones"

casi el 87% de todo el GDP mundial a través de sistemas de SAP, por lo que tenemos una responsabilidad muy grande. Nos enfocamos en los tres R: que sea relevante, confiable y responsable.

La decisión de SAP fue por dos caminos. Uno, que la IA sea una herramienta que estará en todo nuestro portafolio, embebida en todas las soluciones. Por ejemplo, en ERP para manejar datos financieros, en Recursos Humanos para procesos de contratación, en procurement para hacer recomendaciones de suministros.

El segundo enfoque es una plataforma para compañías que quieren desarrollar soluciones específicas con inteligencia artificial en nuestra plataforma.

Tenemos partnerships con Google, Microsoft y Accenture. Estamos empezando a tener casos de éxito y vamos a estar divulgándolos en la Argentina y en la región.

#### -- ¿Crecerá la estructura de SAP en Argentina?

-Estamos siempre buscando cómo traer más inversión a nuestra región. Para nosotros, Argentina es un país súper importante. Buscamos más talentos, enfocándonos en el desarrollo de las personas que ya tenemos y en crecer la economía. Nuestra misión es hacer que el mundo funcione mejor y mejorar las vidas de las personas a través de nuestros clientes. Tenemos la posibilidad de traer capacitaciones, tanto internamente como para los clientes. Y buscamos generar empleo en nuestros países, porque creemos que la tecnología tiene un rol súper importante en acelerar la economía.

Tenemos una responsabilidad importante con nuestros países, tanto económica como social. Por eso, estamos contentos de poder expandir la operación en Argentina.

## Financial Times



#### Brian Niccol Starbucks concedió a su nuevo presidente ejecutivo un

presidente ejecutivo un acuerdo salarial de 113 millones de dólares, uno de los paquetes de contratación más grandes en la historia corporativa de Estados Unidos

BUSCAN UNA SALIDA NEGOCIADA

## Brasil y Colombia piden nuevas elecciones en Venezuela pero Machado las rechaza



Corina Machado rechazó una nueva elección en Venezuela. ARCHIVO

Los líderes latinoamericanos intentan desactivar una crisis desatada por la controvertida afirmación de victoria de Nicolás Maduro. La oposición pide que se respete el triunfo de Edmundo González

\_ Michael Pooler
\_ Joe Daniels

Brasily Colombia han sugerido que Venezuela celebre nuevas elecciones presidenciales para poner fin a la crisis desatada después de que Nicolás Maduro fuera declarado ganador sin aportar pruebas de las urnas.

La afirmación del socialista autoritario de haberganado la reelección, que no hasido reconocida por Estados Unidos, la Unión Europea ylamayoría de las naciones latinoamericanas, fue seguida por una represión mortal contra los manifestantes en los días posteriores a la votación.

Sin embargo, la propuesta de repetir la votación fue rechazada por la líder opositora venezolana María Corina Machado. La oposición afirma que su candidato, Edmundo González, fue el ganador por un margen de más de dos a uno y ha publicado en línea miles de comprobantes de votación.

"Las elecciones yas e realizaron", dijo Machado ayer en una conferencia de prensa. "Si a [Maduro] no le gustan los resultados, ¿vamos a una tercera?".

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por los aliados de Maduro, no ha publicado un desglose detallado de los resultados desde que proclamó a Maduro victorioso el mes pasado.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo ayer que aún no ha aceptado la supuesta victoria de Maduro y afirmó que "él [Maduro] sabe que le debe una explicación a la sociedad brasileña y al mundo". Reiteró su llamamiento a la pu"Las elecciones ya se hicieron. Si a [Maduro] no le gustan los resultados, ¿vamos a una tercera?", dijo Machado

blicación de los datos electorales, pero también sugirió en una entrevista radial que podría haber otras formas de salir del impasse, incluidas nuevas elecciones: "Se puede formar un gobierno de coalición, llamar a la oposición. Mucha gente que está en migobierno no votó por mí".

Gustavo Petro, presidente izquierdista de Colombia, abogó por nuevas elecciones, un gobierno de coalición de transición, amnistías nacionales e internacionales y "el levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela".

"Un acuerdo político interno en Venezuela es el mejor camino hacia la paz", escribió en X.

El presidente estadounidense, Joe Biden, también fue preguntado ayer por periodistas en la Casa Blanca si apoya nuevas elecciones en Venezuela, a lo que respondió "sí", sin proporcionar más detalles.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional aclaró más tarde que Biden "estaba hablando de lo absurdo que es que Maduro y sus representantes no hayan dicho la verdad sobre las elecciones del 28 de julio".

"Estados Unidos pide nuevamente que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que se inicien discusiones sobre una transición de regreso a las normas democráticas", añadió el portavoz.

Brasi y Colombia, cuyos presidentes históricamente han sido simpatizantes del gobierno izquierdista de Venezuela, presionan para que Caracas muestre mayor transparencia, al tiempo que buscan promover la mediación entre Maduro y la oposición. Esta postura contrasta con las condenas más enérgicas de muchos países occidentales.

México participó inicialmente en la iniciativa, pero su presidente izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta semana que por ahora no tomaría parte de las conversaciones.

"Yo interpreto que el interés de estos países es la estabilidad, pero hay que tener en cuenta que la estabilidad no significa una transición democrática", dijo Ryan Berg, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "El lado oscurodetodo esto es que, enteoría, la estabilidad podría lograrse mediante la represión. Un país podría ser estable, pero sólo establemente reprimido".

Maduro, que lleva en el poder desde 2013, ha observado el colapso de la economía, dependiente del petróleo, el aumento de la represión y el éxodo de casi una cuarta parte de la población venezolana. Describió los disturbios como parte de un intento de golpe de Estado "fascista" y "contrarrevolucionario" liderado por Estados Unidos y respaldado por el multimillonario Elon Musky las empresas de redessociales occidentales.

Estados Unidos felicitó a González por haber obtenido la mayor cantidad de votos, aunque no llegó a reconocerlo como presidente electo.

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay también reconocieron la victoria de González, mientras que los aliados de Maduro en Cuba, Rusia, Irán y China se apresuraron a felicitar su reelección.

Un grupo de 20 ex funcionarios y diplomáticos estadounidenses firmaron el miércoles una carta abierta al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la que pidieron a la administración Biden adoptar una postura más firme hacia Maduro.

"Los esfuerzos diplomáticos de Brasil, Colombia y México son notables, pero nada sustituye al liderazgo estadounidense en la movilización de gobiernos democráticos con ideas afines para presionar al régimen a respetar esos resultados electorales y aceptar una transición oportuna del poder", escribió el grupo. El Cronista | Viernes 16 de agosto de 2024 | Financial Times | 23

LA CARRERA POR LA CASA BLANCA

## EEUU: Trump busca votos con la promesa de un 'boom' económico

El ex presidente alertó que si pierde las elecciones habrá depresión. Las encuestas muestran que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris gana terreno entre los votantes

#### \_\_ Alex Rogers

En un discurso de una hora centrado en la economía en Asheville, Carolina del Norte, Trump prometió reducir el precio de los automóviles, la vivienda, los seguros y los medicamentos recetados, y criticó a la administración Biden por supervisar un aumento de los precios al consumidor.

"¿Alguien aquí se siente más rico con Kamala Harris y el corrupto Joe que durante la administración Trump?", preguntó el candidato presidencial republicano.

"Si Harris gana estas elecciones, el resultado será un colapso económico al estilo de Kamala, una depresión al estilo de 1929... Cuando gane las elecciones, comenzaremos inmediatamente un nuevo 'boom' económico al estilo de Trump", añadió.

Trump prometió continuar con sus recortes de impuestos de 2017 y comprometió que Estados Unidos "pagará nuestra deuda".

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable ha dicho que la propuesta de Trump de extender la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 añadiría 5 billones de dólares a los déficits hasta 2035.

Detrás del expresidente había un cartel que decía "sin impuestos a la seguridad social" y "sin impuestos a las propinas".

La CRFB ha dicho que recortar los impuestos sobre los beneficios de la Seguridad Social añadiría otros 1,6 billones de dólares al déficit, mientras que recortar los impuestos sobre las propinas sumaría otros 250.000 millones de dólares.

"Nuestros enormes déficits

actuales se reducirán prácticamente a nada", prometió Trump. "Nuestro país se alimentará del crecimiento".

"Dicen que es el tema más importante. No estoy seguro de que lo sea", añadió sobre la economía, antes de pasar a atacar al compañero de fórmula de Harris, Tim Walz, por hacer que los tampones sean gratuitos en los baños de las escuelas públicas. "Quiere tampones en los baños de los chicos", dijo Trump a la audiencia.

La candidata demócrata Kamala Harris ha ganado terreno entre los votantes gracias a su capacidad para gestionar cuestiones económicas.

La encuesta más reciente de FT-Michigan Ross encontró que el 42 por ciento de los votantes confiaban en ella en materia económica, en comparación con el 41 por ciento que prefería a Trump, una mejora de 7 puntos porcentuales para la vicepresidenta en comparación con las cifras de Joe Biden como candidato demócrata el mes pasado.

En otras noticias positivas para Harris, los datos publicados el miércoles mostraron que la inflación estadounidense cayó al 2,9 por ciento en julio, lo que refuerza el argumento para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su próxima reunión en septiembre.

Harris planea pronunciar hoy un discurso centrado en la economía en Carolina del Norte, exponiendo sus políticas antes de la Convención Nacional Demócrata la próxima semana, incluida una prohibición federal a la especulación de precios en el sector alimentario, parte de una postura más dura contra las grandes empresas.



Trump planteó eliminar impuestos a la seguridad social y a las propinas. BLOOMBERG

"Si Harris gana estas elecciones, el resultado será un colapso económico al estilo de Kamala", dijo Trump

El candidato prometió continuar con sus recortes de impuestos de 2017 y que Estados Unidos pagará la deuda "Las fluctuaciones de precios son normales en los mercados libres, pero hay una gran diferencia entre fijar precios justos en mercados competitivos y fijar precios excesivos que no guardan relación con los costos de hacer negocios", dijo la campaña el miércoles por la noche, y agregó que si bien muchos estados tienen leyes de ese tipo en sus registros, el gobierno federal no las tiene.

"Aunque los precios han mejorado, las familias no están viendo caídas significativas", añadió. Además de una prohibición federal a la especulación con los precios en el sector alimentario, la campaña de Harris dijo que buscaría fortalecer la autoridad de la FTC para investigar y castigar a las corporaciones que violaran dichas reglas, y que "ordenaría a su administración" que examinara las fusiones en el sector.

La campaña también atacó los planes económicos de Trump, diciendo que sus amplios recortes de impuestos y aranceles elevados reavivarían la alta inflación......

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 52, a cargo del Dr. Ricardo D. Agugliaro, (Juez subrogante), Secretaria única "ad hoc" a mi cargo, sito en Av. De los inmigrantes 1950, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por dos días que en los autos caratulados "GONZALEZ, SILVIA ESTER Y OTROS C/ ALVAREZ O ALVAREZ ARIAS, MARIO FLORENCIO S/ EJECUCION HIPOTECARIA" Exp. Nº CIV 2996/2021, que el martillero Javier Oscar Di Blasio, rematará el día 27 de agosto de 2024 a las 11.30 hs (EN PUNTO) en el salón de ventas sito en la calle Jean Jaures 545 de CABA, el inmueble sito en Av. Corrientes 1664/66/70/74/76 entre Rodríguez Peña y Montevideo, Unidad Funcional Nro. 279, piso 13º de CABA, Nomenclatura Catastral. Circ. 14, Secc. 5, Manz. 12, Parcela 10 A. Matricula 14-2138/279. Superficie Total: 168,24 Mts2 (según certificado de dominio). Se trata de un inmueble que consta de living comedor en desnivel, balcón aterrazado al frente, baño de recepción, cocina con comedor diario y lavadero, patio semicubierto con parrilla, pasillo de circulación, tres dormitorios (el principal con vestidor y baño en suite y otro con salida a un patio que permite el acceso a un sector guarda objetos) y baño completo. También consta de acceso principal y de servicio, posee pisos de madera tarugada en gran parte de su superficie. En el acto de constatación se pudo observar que faltaba un sanitario en uno de los baños. El inmueble se encuentra **desocupado**, en buen estado de conservación, pero con evidente falta de mantenimiento y en posesión de la parte actora. Condiciones de venta: Al contado y mejor postor. Base: U\$S 96.600,00. Seña 30 % . Comisión 3 % más IVA. Acord. 10/99 CSJN (arancel de subasta) 0,25 % . En efectivo (dólar estadounidense billete), en el acto de remate, y a cargo del comprador. Deudas: A.B.L al 1.11.2022 \$ 9.203,60 y AySA al 1.11.2022 \$ 1.360,76 (v. fs. 220/222), Aguas Argentinas informo que a noviembre de 2022 no mantenia deuda exigible (v. fs.224). Según constancia de fs. 220/222 digitales al mes de octubre de 2022 el inmueble no registraba deuda por expensas encontrándose solamente pendiente la de octubre de 2022. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio de Capital Federal, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas por el art. 133 del Código Procesal. Se hace saber que se deberá depositar el saldo de precio dentro de los cinco días de notificado -ministerio legis- el auto de aprobación del remate, sin necesidad de requerimiento previo y bajo el apercibimiento previsto por el art. 580 del Código Procesal. No se admitirà la compra en comisión ni la cesión del boleto de compraventa. No se autoriza la compra por mandato tácito. Quien invoque un poder para el acto de la subasta, además de presentar el instrumento respectivo al martillero, deberá anunciar de viva voz el nombre de su poderdante, bajo apercibimiento de nulidad, a su costa El saldo del precio deberà depositarse dentro de los cinco dias de notificado -ministerio legis-del auto de aprobación del remate, bajo el apercibimiento previsto por el art. 580 del Código Procesal. En caso de no integrarlo oportunamente devengará -a partir del vencimiento de dicho plazo- intereses, y/o será pasible de adecuación por el mecanismo que resulte pertinente, todo ello a fin de asegurar la estabilidad de su poder adquisitivo. La totalidad de la deuda por expensas que existiere y que no pudiere abonarse con el producido del remate, será a cargo del comprador; esta deberá ser satisfecha una vez aprobado el remate, dentro de los cinco días de notificada la aprobación de la liquidación que así lo determine. Se hace saber que para mayor información los interesados podrán compulsar el expediente digital en la pagina https://pjn.gov.ar/gestion-judicial ingresando en "consulta de causas". Para concumir a los remates el público previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.com.com) ingresando al link Oficina de Subastas. Trámites; tumos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. El inmueble podrà ser visitado los dias: 23 y 26 de agosto de 2024 de 14 a 16 hs. Buenos Aires, .... de agosto de 2024.- MARTIN JOSE BAZET, SECRETARIO AD-HOC



нох

 $10^{\circ}$ 

MÁX

MAÑANA

MIN

n máx 16° DOMING

10

n máx 2° 16°



### **B** Lado B

# Ahora las compras online se concentran en productos más baratos



La elección de artículos de menor precio se evidencia en que un rubro de ticket alto como celulares pasó del segundo lugar en 2023 al número 16° este año

En la primera mitad del año, el número de transacciones permaneció estable, pero la facturación creció debajo de la inflación

\_\_ Ricardo Quesada

\_\_\_ rquesada@cronista.com

le-commerce no escapa a la crisis y en el primer semestre del año creció un 248% en facturación comparado con el mismo período de 2023, por debajo de la inflación interanual (271%). Con un número de órdenes que se mantuvo prácticamente estable y un ticket promedio de \$ 83.256, un 5% menor medido en valores constantes, los datos dicen que entre enero y junio el ajuste llegó a los bolsillos de los consumidores online.

"Lo que vemos es que la gente siguió comprando, pero fueron canastas más chicas", explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) durante la presentación del estudio sobre los resultados del sector en la primera mitad de 2024.

En el semestre, el comercio electrónico facturó \$ 8,5 billones y vendió más de 137 millones de unidades. El rubro estrella del sector fue el de alimentos y bebidas, que incluye a las aplicaciones de delivery y se ubicó primero tanto en facturación como en volumen de ventas.

Medido en unidades, el segundo lugar fue para herramientas y construcción, mientras que el tercero lo ocupó hogar, muebles y jardín. En tanto, \*

En la primera mitad del año, los tres rubros que registraron mayor facturación fueron alimentos y bebidas, línea blanca, y herramientas y construcción

en facturación, el podio se completa con línea blanca y herramientas y construcción. Mientras que un rubro de ticket alto como celulares y teléfonos pasó del segundo lugar en 2023 al 16°.

El estudio destaca que el peso del canal online sobre el total de ventas llegó al 18% en el período, tres puntos porcentuales más que un año atrás. Mientras que el 50% de las empresas consultadas dijo que el comercio electrónico creció más o igual que sus ventas físicas.

En opinión de Sambucetti, los datos revelan que el sector colaboró en el mantenimiento del consumo en el semestre: "Creemos que en el contexto actual el número de facturación fue bueno. Y aunque estimamos que seguirá ganando participación en el total, como ya no es un canal marginal, el crecimiento se va a moderar".

Para la segunda mitad del año, el 65% de los encuestados espera una mejora de la actividad. Sin embargo, en la CACE advierten que es posible que en la comparación con el segundo semestre de 2023 los números no sean tan positivos. Es que el año pasado el sector tuvo un repunte de ventas impulsado por los créditos al consumo y las expectativas de devaluación.

En la primera mitad del año el 6% de los argentinos compraron online por primera vez. Además, 9 de cada 10 argentinos ya lo hicieron al menos una vez en su vida.

"Hay más gente que está haciendo compras online que hace un año. En junio un 41% dijo que había realizado al menos una transacción, contra el 38% del mismo mes de 2023. En porcentaje se eleva al 84% si nos extendemos a los 12 meses que van de julio a junio", agregó el ejecutivo.

Las tarjetas de crédito como el método de pago por excelencia del canal online. Actualmente, 8 de cada 10 empresas ofrecen financiamiento. Así el 62% de las transacciones se hizo en 3 y 6 pagos y un 13% en 12 o más. Apenas un cuarto de los consumos se hizo en una cuota.

"La financiación es un gran impulsor de ventas. En los primeros cuatro meses las tiendas casi no las ofrecían y se retomaron a partir de mayo, justo para el Hot Sale, lo que contribuyó a su éxito", agregó Sambucetti...